

El Espectador estuvo en la frontera entre Estados Unidos y México, donde los forenses deben recurrir a diferentes factores para lograr identificar a los migrantes que mueren intentando cruzar.

/ Lado a lado p. 12



### Indicadores enonómicos

PETRÓLEO BRENT



US\$ 79,99 0,15%

DÓLAR EN CASAS DE CAMBIO

COMPRA S 3.720

(Promedio)



DTF 10,23 %



# EL ESPECTADOR

BOGOTÁ COLOMBIA FUNDADO EN 1887 Nº 40.106 7 DE JUNIO DE 2024 24 PÁGINAS www.elespectador.com ISSN 01222856 \$2.200

7 708338 505879



El rector designado Leopoldo Múnera indicó que aceptará la rectoría y como primer paso propondrá alternativas para el retorno del calendario académico. / Gustavo Torrijos

# Manejo de datos sensibles

En medio del pleito del presidente Petro con la empresa Thomas Greg & Sons, el mandatario reabrió el debate sobre quién resguarda datos más sensibles, como el número de la cédula, el reconocimiento facial y los registros biométricos. Detrás está una empresa francesa. / Política p. 4

# Giro en el caso de Julián Bedoya

La Fiscalía radicó el escrito de acusación contra el exsenador Julián Bedoya por las supuestas irregularidades en el trámite de su título. En el documento se señala que el político tranzó con la cúpula de la U. de Medellín para que lo graduaran como abogado en tiempo récord. / Judicial p. 6

# Renovación de El Campín

Hoy se firmará el contrato entre el Distrito y la compañía Sencia para dar vía libre a la alianza público-privada (APP) para la transformación de la zona, que incluye la instalación de un techo corredizo en el estadio, la construcción de un parqueadero subterráneo, un hotel y la nueva sede de la Filarmónica. / Bogotá p. 10

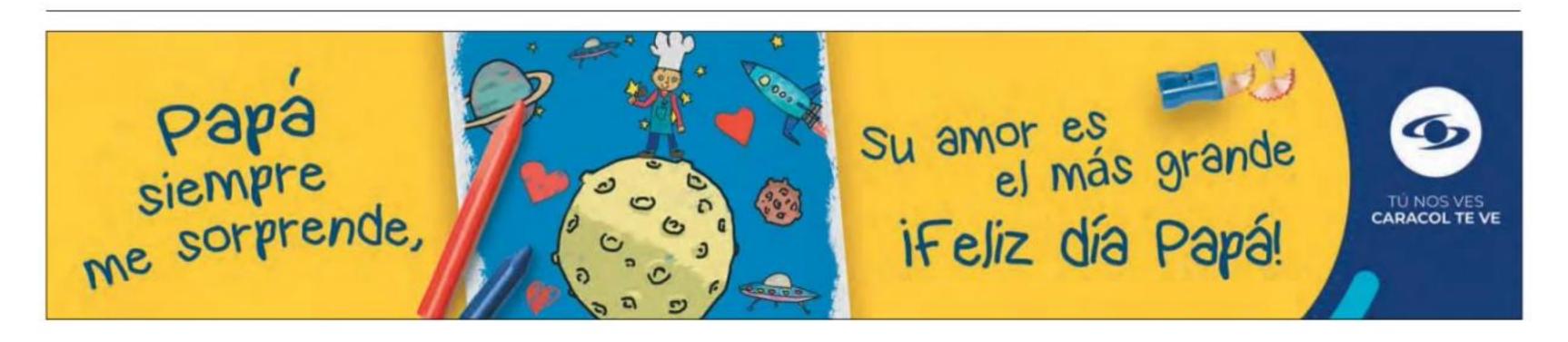

# Línea del tiempo de lo que ha pasado con la designación de rector en la Universidad Nacional

### 14 de febrero

Se publican los nombres de los diez candidatos a la rectoría de la Universidad Nacional

# 12 de marzo

Consulta educativa en la Universidad Nacional deja como ganador a Leopoldo Múnera y depura la lista a cinco candidatos.

# 21 de marzo

El Consejo Superior Universitario designa a José Ismael Peña. Estudiantes protestan por la decisión.

### 4 de abril

Universidad Nacional entra en paro indefinido

### 8 de abril

Dolly Montoya, rectora saliente, defiende la designación de Peña

### 24 de abril

Mineducación traslada a la Procuraduria un derecho de petición para estudiar designación de Peña.

### 30 de abril

Se conoce que la ministra de Educación, Aurora Vergara, no firmará el acta para posesionar a Peña como rector.

# Temadedia

Múnera ganó la consulta a la comunidad estudiantil

# Un nuevo rector, la autonomía universitaria y el futuro de la U. Nacional

En una inesperada decisión, este 6 de junio, el Consejo Superior Universitario designó un nuevo rector: Leopoldo Múnera. Tres de los integrantes no votaron, pues consideran que el proceso no fue legal.

# REDACCIÓN EDUCACIÓN

En la tarde de este 6 de junio, el abogado Leopoldo Múnera dio un discurso en la Universidad Nacional, en la carpa donde se encontraban los trabajadores de Sintraunal, el sindicato de trabajadores de las universidades públicas. "Vamos a empezar y, de hecho, ya empezamos, un proceso de reconstrucción colectiva de la universidad", dijo y añadió que "tiene como eje un diálogo intenso que debe empezar ahora".

Múnera, que se había declarado en desobediencia civil cuando Ismael Peña fue designado como rector el 21 de marzo, había logrado su objetivo: llegar a la rectoría. Ya había aspirado una vez a ese puesto y, en esta ocasión, con un gobierno que respaldaba su candidatura, sintió que se la habían sacado del bolsillo. Incluso, había ganado la consulta a la comunidad educativa.

Pero, con una sorpresiva reunión extraordinaria que empezó en la mañana, el Consejo Superior Universitario (CSU) de la U. Nacional dio un giro de 180 grados. Cambió las reglas del juego de la elección y decidió que Múnera sería el nuevo rector.

La decisión, que causó asombro en la comunidad universitaria, la ratificó el CSU un par de horas después en un escueto comunicado: "El CSU informa que en sesión extraordinaria No. 10 del 06 de junio del año en curso, se designó al profesor Leopoldo Múnera Ruiz como rector de la Universidad Nacional para el período institucional 20024 -2027".

Ismael Peña, que había optado por posesionarse en una notaría ante la negativa de la ministra de Educación, Aurora Vergara, de darle el aval, dijo que acataría la decisión, pero dejó una puerta abierta. En un comunicado advirtió que interpondrá los "recur- este nuevo capítulo.

sos judiciales, penales y disciplinarios a los que haya lugar". A su parecer, el camino por el que optó el CSU fue "atípico e irregular" y una "violación a la autonomía universitaria".

A otros integrantes del CSU tampoco les cayó muy bien esa propuesta de cambiar el rector, una idea con la que llegó el viceministro de Educación Superior, Alejandro Álvarez, quien preside ese órgano. Ni Ignacio Mantilla, representante de los exrectores; ni Diego Torres, representante de los profesores; ni Verónica Botero, representante del Consejo Académico, estuvieron de acuerdo. Prefirieron retirarse y no votar. Uno de sus argumentos es que, con ese nuevo rumbo, los estaban conduciendo a cometer faltas disciplinarias y "presuntos delitos como como prevaricato y fraude a resolución judicial".

Múnera, sin embargo, se mostró satisfecho con la decisión que le abrió las puertas de la rectoría. Antes de dar su discurso, conversó brevemente con El Espectador para ratificar que aceptaba su designación y que sería respetuoso del "camino jurídico" que tenga este nuevo capítulo. "El Consejo de Estado en su autonomía fallará", aseguró.

Por el momento, hay cinco demandas en curso, dice el abogado Carlos Acero, que ha seguido de cerca el proceso. Habrá que tener paciencia para ver qué decide el alto tribunal, pero, por lo pronto, "hay completa legalidad en la nueva decisión del CSU", afirma.

Múnera dijo que aceptaba su designación y que sería respetuoso del "camino jurídico" que tenga

Lo mismo piensa otra profesora de la Facultad de Derecho de la U. Nacional, que prefiere mantener su nombre al margen de la controversia: "Es un proceso amparado por la presunción de legalidad, porque el que toma la decisión hoy, en esta resolución, es el órgano que es competente: el

A su parecer, la decisión del juez que falló una tutela a favor de Ismael Peña tenía otro propósito: dejar sin efecto la resolución, proferida por el ministro de Educación Ad hoc, Juan David Correa, con la que buscaba elegir un rector encargado, mientras se tomaba una decisión definitiva sobre la posesión de Ismael Peña.

Pero este giro que acaba de dar la historia de la Nacional también abre una enorme discusión sobre la autonomía universitaria, que ya algunos actores habían empezado a poner sobre la mesa. Exrectores de la U. Nacional, como Moisés Wasserman, habían reprochado que el gobierno de Gustavo Petro sobrepasara la línea de lo que, a sus ojos, era la autonomía universitaria. Lo mismo opinaba la exsecretaria de Educación, Edna Bonilla.

"¡Vergonzosala acción del ministerio, del viceministro y de los cinco consejeros que se presentaron a esta acción!", escribió Wasserman en su cuenta de X, luego de que se conociera la decisión.

Los 5 consejeros a los que se refería fueron los que sí se quedaron en la reunión del CSU y, quienes finalmente eligieron a Múnera como nuevo rector: el viceministro Alvarez; María Alejandra Rojas y Danna Garzón, delegadas del Gobierno; Laura Quevedo, representante estudiantil; y Víctor Moncayo, delegado del CESU.

Mantilla, por su parte, escribió en su cuenta de X que no había conocido algún antecedente de una elección del rector de una



Leopoldo Múnera ofreció su primer discurso como rector designado de la U. Nacional en la carpa de trabajadores de Sintraunal. / Gustavo Torrijos

por "un cuerpo colegiado y sin el voto a favor de, al menos, un profesor. La Universidad Nacional de Colombia se convierte en este ejemplo". Pero, también es cierto que Múnera ganó la consulta entre los maestros de la Unal.

Enlaotracaradelamonedaestá un amplio sector de la Universidad Nacional que ha reprochado el camino por el que Ismael Peña llegó a la rectoría. En su designación se empleó un método que, para algunos profesores como Rodrigo Uprimny, iba en contravía de las reglas y dejaba esa decisión en la ilegitimidad.

"Para la organización sindical y para el estamento administrativo es una muy buena noticia, una muy buena noticia por cuanto universidad que se hubiese dado nosotros siempre planteamos que muchos esperan que haya una

era necesario que en el ejercicio de designación y elección de rector se respetara el resultado de la consulta previa, que se realiza a la comunidad", dice, por su parte, Jaime Salamandra, presidente nacional de SINTRAUNAL, el sindicato de los trabajadores de las universidades públicas.

# ¿Qué le espera a la U. Nacio-

La Universidad Nacional vive días muy difíciles. Las clases se habían suspendido y el calendario académico, según había dicho el ahora exrector Peña, debería extenderse hasta agosto. El siguiente semestre empezaría en septiembre.

Con la llegada de Múnera,

# 02 de abril

Ismael Peña se posesiona como rector de la Unal por notaria y sin el aval de Mineducación, La cartera educativa rechaza este acto.

# 10 de mayo

Leopoldo Múnera y Rodrigo Uprimny demandan designación de Peña. Mineducación anuncia acciones judiciales en contra de la decisión del CSU.

### 15 de mayo

Ministra de Educación se declara impedida para vigilar el proceso. Mincultura llega como ministro ad hoc.

# 16 de mayo

Ministro ad hoc ordena, mediante resolución, elegir rector encargado. Ismael Peña rechaza la solicitud.

# 30 de mayo

Juez tumba la resolución expedida por el ministro ad hoc. Mineducación anuncia que impugnará el fallo.

### 06 de junio

CSU, ahora con mayorías favorables al gobierno, decide que repetirá la designación del rector con los cinco candidatos que obtuvieron la mayor cantidad de votos en la consulta a la comunidad académica. En horas de la tarde, el Consejo designa a Leopoldo Múnera como rector.



Son hallazgos iniciales

# ¿Qué encontró la Supersalud en Nueva EPS, Sanitas y SOS?

La Superintendencia Nacional de Salud presentó ayer los primeros hallazgos sobre presuntas irregularidades en la gestión financiera y de salud de estas EPS, intervenidas por la entidad en semanas pasadas.

### REDACCIÓN SALUD

El superintendente nacional de Salud, Luis Carlos Leal, presentó ayer los primeros hallazgos de las intervenciones que su entidad ordenó sobre Sanitas (más de 5 millones de afiliados), Nueva EPS (más de 10 millones de afiliados) y EPS SOS (unos 750.000 afiliados).

Sobre la primera, Leal denunció que encontraron un incremento en los gastos operativos que no tiene una justificación adecuada. Según el funcionario, mientras el ejercicio financiero de la EPS mostraba un balance de pérdidas de más de \$400,000 millones, la EPS Sanitas. "además de pagar los procedimientos y tratamientos en salud (a las IPS), estaba pagando los gastos operativos de estos centros de salud. Al

\*\*\* Clientes VIP montos aprobados => 150 MM, sujeto a políticas de crédito

menos \$104.226 millones en operación de centros médicos y de salud. Pagos de 64 contratos de arrendamiento por valor de \$4.666 millones mensuales, es decir, \$56.000 millones anuales".

Sanitas, según la Supersalud, también hacía la mayoría de sus contratos con las IPS (el 76 %) bajo la modalidad "por evento", "que es no solo más costosa, sino que además estaba en contravía del propio manual designado por las EPS, que hablaba de que estos contratos únicamente se realizarían en poblaciones menores a 10.000 habitantes, y encontramos que en las grandes ciudades y centros poblados, como Bogotá, Medellín y Cali, este tipo de contratación existía, generando un aumento en el costo médico".

Respecto a Nueva EPS, la Super-

salud detalló que la EPS "ocultó" facturas por pagar al sistema de salud por más de \$5 billones. Leal también denunció que Nueva EPS hacía pagos de servicios de salud a los prestadores (clínicas y hospitales), desconociendo si dichos servicios se estaban o no prestando, pues no pedía reportes, especialmente en lo concerniente a la promoción y prevención en materia de salud. Los miembros de la que era la iunta directiva de esta EPS reaccionaron señalando "enfáticamente que no son veraces los señalamientos hechos por el señor superintendente de Salud, Dr. Luis Carlos Leal, al calificar el papel de la junta directiva de Nueva EPS como una junta negligente".

Finalmente, frente a la EPS SOS, la Supersalud denunció que no se encontraba cumpliendo las normas respecto a integración vertical. Entre los argumentos que dio, señaló que Comfandi, su principal accionista, dueño en más de un 90 %, tenía como presidente al mismo presidente de la junta directiva: "De allí, que tenga la potestad de nombrar a muchos de sus miembros de juntas directivas. Esto facilitó que la contratación de casi la totalidad de la red primaria de atención de esta EPS se hiciera con IPS propias, con Comfandi", dijo el supersalud.

En SOS, la Supersalud también detectó"múltiples"irregularidades en los contratos que la EPS estableció con su red prestadora.

# BANCO DAVIVIENDA S.A. INFORMA AL PÚBLICO EN GENERAL

| TARJETA DE CRÉDITO                                               | C               | OMPRAS           | A             | PAGO DE         |             |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|---------------|-----------------|-------------|--|--|--|--|
| TARJETA DE CREDITO                                               | NACIONALES      | INTERNACIONALES  | NACIONALES    | INTERNACIONALES | IMPUESTOS   |  |  |  |  |
|                                                                  | PERSONA NATURAL |                  |               |                 |             |  |  |  |  |
| Diners Negra                                                     | 30,60% E.A.     | 30,60% E.A.      | 30,60% E.A.   | 30,60% E.A.     | 30,60% E.A. |  |  |  |  |
| Unidos Por la Patria                                             | 30,58% E.A.     | 30,58% E.A.      | 30,60% E.A.   | 30,60% E.A.     | 30,60% E.A. |  |  |  |  |
| Master Card Black y Visa Signature                               | 30,60% E.A.     | 30,60% E.A.      | 30,60% E.A.   | 30,60% E.A.     | 30,60% E.A. |  |  |  |  |
| Otras Tarjetas                                                   | 30,60% E.A.     | 30,60% E.A.      | 30,60% E.A.   | 30,60% E.A.     | 30,60% E.A. |  |  |  |  |
| MORA                                                             |                 | 7-               | 30,76% E.A.   |                 |             |  |  |  |  |
|                                                                  |                 | PERSONA JURÍDICA |               |                 |             |  |  |  |  |
| Empresarial Portafolio Pyme                                      | 30,60% E.A.     | 30,60% E.A.      | 30,60% E.A.   | 30,60% E.A.     | 30,60% E.A. |  |  |  |  |
| Empresarial Portafolio Corporativo<br>v Empresarial              | 30,60% E.A.     | 30,60% E.A.      | 30,60% E.A.   | 30,60% E.A.     | 30,60% E.A. |  |  |  |  |
| Empresarial Corporativo y Empresarial                            | 30,60% E.A.     | 30,60% E.A.      | 30,60% E.A.   | 30,60% E.A.     | 30,60% E.A. |  |  |  |  |
| Empresarial Pyrne                                                | 30,60% E.A.     | 30,60% E.A.      | 30,60% E.A.   | 30,60% E.A.     | 30,60% E.A. |  |  |  |  |
| MORA                                                             | 30,76% E.A.     |                  |               |                 |             |  |  |  |  |
|                                                                  | 20              | AGROPE           | CUARIA Y CAR  | ETERA           | MORA        |  |  |  |  |
| Agropecuaria y Cafetera Medianos<br>y Grandes Productores        | IBR++7,0% EA    | N/A              | BR*+7,5%EA.   | N/A             | 30,76% E.A. |  |  |  |  |
| Agropecuaria y Cafetera Medianos<br>y Grandes Campañas y Ferias  | BR*+7,0%EA      | N/A              | IBR*+7,5% EA. | N/A             | 30,76% E.A. |  |  |  |  |
| Agropecuaria y Cafetera Pequeño<br>Productor Campañas y Ferias   | IBR*+4,0%EA     | N/A              | IBR*+5,8%EA.  | N/A             | 30,76% E.A. |  |  |  |  |
| Agropecuaria y Cafetera Pequeños<br>Productores**                | IBR*+11%EA.     | N/A              | IBR*+11%EA    | N/A             | 30,76% E.A. |  |  |  |  |
| Agropecuaria y Cafetera Medianos<br>y Grandes Productores VIP*** | IBR*+7,0% E.A.  | N/A              | IBR*+7,5%EA.  | N/A             | 30,76% E.A. |  |  |  |  |

salida a esa decisión de incertidumbre. Según le dijo a El Espectador, el siguiente paso que dará como rector será "hablar con estudiantes, hablar con profesores, hablar con trabajadores y proponer alternativas de retorno a todas las actividades. Para la mayoría de los miembros de la comunidad universitaria es muy importante el funcionamiento de la universidad".

Salamandra de Sintraunal, y quien había respaldado el paro, tiene una opinión similar: "Seguramente hoy se da un paso hacia el desescalamiento; no se agota aquí porque aquí se necesitan unas garantías mínimas para la gente que le puso el pecho a este asunto y por supuesto unos compromisos que permitan la cons- hay problemas".

trucción de una hoja", advierte. De hecho, este viernes habrá asamblea extraordinaria para analizar la situación del paro.

Por lo pronto, Múnera también quiere que se resuelvan algunas de las inquietudes que se han generado tras este capítulo de la U. Nacional. Una de ellas tiene que ver con algunos rumores de corrupción, que, a sus ojos, no tienen mucho peso. "Creo que es muy importante hacer la investigación, entre otras cosas, para acabar con el rumor de que la Universidad Nacional es una universidad corrupta. Creo que ese es un falso rumor", asegura a este diario. "Hay que aclarar y hay que poner de presente a la sociedad si hay problemas o si no

ALL DVOIDIEUDV

# "Vamos a volver a ganar en 2026": Petro retó a la oposición

En Colombia se volvió a calentar anticipadamente este jueves el debate en torno a las elecciones presidenciales de 2026. Primero fue el expresidente Iván Duque, quien propuso conformar una "gran alianza nacional" para enfrentar al petrismo en esa contienda. Y luego, horas más tarde, el presidente Gustavo Petro respondió de forma

escueta a través de X: "Están asustados". Pero desde Aguachica, Cesar, el jefe de Estado profundizó en su respuesta a Duque, afirmando que si todas las fuerzas políticas tradicionales desean formar una gran alian-

za en su contra es porque, según su relato, el Gobierno debe estar haciendo algo bien y quieren sacar al progresismo del poder.

Si todos se unen contra mí, es porque algo bueno estamos haciendo. Y digo sí, ¿por qué no?, resistiremos. No necesariamente en la bandera y la foto de Petro, sino de alguien, un hombre o una mujer, que pueda decir con confianza que continuará y profundizará", precisó Petro, quien enfatizó: "Vamos a volver a ganar en 2026".

Iván Duque planteó una alianza para enfrentar en 2026 al progresismo, lo que Gustavo Petro tomó como un desafío electoral.

# Política







Solo la Registraduría tiene el acceso completo a la información sensible

# Así se manejan los datos por los que Petro cargó contra Thomas

La Registraduría resguarda los datos más sensibles con la tecnología de Idemia, empresa francesa con la que trabaja desde los 90. Thomas Greg, aunque no "monopoliza" esa información, es un nombre clave en la contratación electoral. Petro reabrió el debate.



MARÍA JOSÉ BARRIOS **FIGUEROA** 

mbarrios@elespectador.com X @mariabarriosf

El supuesto "monopolio" que tendría, según el presidente Gustavo Petro, la firma Thomas Greg & Sons sobre los datos personales de los colombianos despertó las dudas sobre la protección de la información más sensible. Aunque la Registraduría es la única con la capacidad de acceder de forma completa a estos datos, este ingreso tendría algunos bemoles.

Solo la firma francesa Idemia, que trabaja desde los 90 con la Registraduría para proveer "soluciones de bases de datos y tecnología para la identificación", tiene la capacidad de administrar esos datos, pero privados podrían consultar la información allí disponible, aunque por

Gustavo Petro 🐡 Desde un primer momento lo afirmé y por eso la detuve. Thomas & Gregg, empresa privada, no puede monopolizar los datos de los colombianos y al mismo tiempo escrutar elecciones. Eso es un peligro inmenso para la democracia. El software de escrutinio de la registraduria debe cambiar como lo

La empresa Thomas Greg & Sons está en pleito con el Estado por la licitación de pasaportes y reclama \$117.000 millones en compensación.

Entre ellos estarían cinco empresas asociadas al nombre Thomas Greg, que han participado en contratos electorales con la Registraduría en 51 ocasiones, entre 2011 v 2023.

ordenó el Consejo de Estado

Idemia presta una "administración técnica" de la base de datos que contiene información como el número de la cédula, el reconocimiento facial y registros biométricos, que a su vez está bajo la custodia de la Registraduría. Habría cierto

pero únicamente "con funciones de consulta", según explicó el ente. ¿Qué información sería consultada? El censo electoral, el número de personas que asistirían a cada mesa de votación y, por supuesto, los dígitos de las cédulas habilitadas para la votación.

La posibilidad de consultar estos datos en tiempos electorales lo tiene la compañía que firme el que es uno de los contratos estatales más un precio y bajo un acuerdo previo. acceso a esos datos en elecciones, importantes. Se trata del acuerdo esta unión temporal, la participalidad de estar en el sistema.

que permite una "solución integral de servicios logísticos, tecnológicos e informáticos para la organización de los procesos electorales a realizarse". Para las elecciones del año pasado, el valor total estimado de ese contrato fue de un poco más de \$1 billón.

La Unión Temporal Distribución Procesos Electorales 2023 (Disproel) fue la que se lo ganó. Once sociedades conforman a Disproel: Thomas Greg & Sons Limited (Guernsey) S. A., Thomas Greg & Sons de Colombia S. A., Thomas Processing & Systems S. A. S., Manejo Técnico de Información S. A., Securid S. A. S., Thomas Greg Express S. A., Seguridad Móvil de Colombia S. A., Compañía Transportadora de Valores Prosegur de Colombia S. A., Grupo Asesoría de Sistematización de Datos Por Acciones Simplificada - Grupo ASD S. A. S., Sociedad Operadora S. A. S. - OPESA y Colombia Telecomunicaciones S. A. ESP BICA, En

ción de empresas relacionadas con Thomas Greg asciende al 75,64 %.

Ver este nombre en contratos como es ocasional, de acuerdo con el informe "Monitoreo y hallazgos sobre la contratación de bienes y servicios electorales y las garantías de acceso a la información pública - Elecciones de Congreso y Presidencia 2022 y elecciones de Autoridades Locales 2023" de la Misión de Observación Electoral (MOE). De 46 contratos adjudicados para el tema electoral en el lapso de 2011 a 2023, más de la mitad fueron para uniones temporales, en los que la empresa Thomas Greg & Sons Limited (Guernsey) S.A. cuenta con 20 participaciones. Thomas Greg & Sons de Colombia S. A. aparece, por su parte, con 12.

La empresa no se ha librado de estar en una pelea con el Ejecutivo por la licitación de pasaportes, con la que reclama al Estado \$117.000 millones como compensación. Aunque el presidente señaló que la empresa está en varios contratos, el registrador Hernán Penagos ha sido claro: "El Estatuto Contractual no permite hacerle vetos a ningún proveedor".

Aun así, ser parte de esta unión temporal y suscribir un contrato con la Registraduría no significa un acceso completo. Lo que tienen permitido es únicamente el préstamo del servicio de identificación y autenticación, lo que no implica que puedan tener todos los datos con los que cuenta el órgano.

"La Registraduría, hasta donde sabemos, tiene completamente prohibida la copia de sus bases de datos", explicó Juan Diego Castañeda, codirector de la Fundación Karisma.

El problema, sin embargo, podría radicar en otra cuestión. Al haber sido parte de la creación misma del Sistema de Identificación Nacional (SNI), Idemia es una parte inseparable de los procesos de la identificación en Colombia. Sin la infraestructura tecnológica que ofrece la empresa francesa, sencillamente "no tienes identidades colombianas", apuntó Castañeda.

El monopolio que advirtió el presidente sobre la información más sensible no lo tiene, en realidad, Thomas Greg. Solo la Registraduría, que compite con privados para ser la entidad escogida para la consulta en un sistema de autenticación e identificación y mantiene una relación con Idemia que parece no ser separada ni por las tres décadas que lleva, podría tener un acceso sin restricción a estos datos. Las preguntas se mantienen, pues la entidad no sería tan clara para detallar a qué entidades permite -y a cuáles no- la posibi-

# "No hablamos de constituyente": canciller tras cita con la ONU

Desde Nueva York, el canciller Luis Gilberto Murillo informó que se reunió a desayunar con los actuales 15 miembros del Consejo de Seguridad de la ONU y les expuso los desafíos que enfrenta el país "para la plena implementación del Acuerdo de Paz de 2016 y los desarrollos recientes del debate nacional alrededor del mismo". De acuerdo con el ministro de Relaciones Exteriores, su exposición tuvo una buena recepción entre los miembros del Consejo, quienes reiteraron su apoyo firme y unánime a los esfuerzos de paz de Colombia.

Aseguró que en el encuentro no se habló de constituyente: "Como lo ha expresado recientemente el presidente Gustavo Petro, no se va a solicitar al Consejo de Seguridad -ni tampoco se ha solicitado- que se avale una constituyente colombiana. Queremos concentrar la atención en el verdadero propósito de esta discusión: superar los obstáculos que impiden la adecuada implementación del Acuerdo de Paz de 2016". Y confirmó que Petro estará en la sesión del 11 de julio.

Se confirmó que el presidente Petro estará el 11 de julio en la sesión del Consejo de Seguridad de la ONU.

# Política

JUAN DAVID LAVERDE PALMA

jdlaverde@caracoltv.com.co

Dijo en un reciente trino: "El presidente Petro se muestra como un adalid anticorrupción mientras cultiva relaciones con corruptos. A mí me la hizo cuando denunciamos el cartel de la contratación en Bogotá". ¿A qué se refería?

Trabajé con Petro en una época en la que él era un dirigente político comprometido con la defensa de la Constitución de 1991 y los derechos humanos, la denuncia del paramilitarismo y la construcción de una sociedad más incluyente y equitativa. En ese entonces no eran visibles su disposición a poner en riesgo el Estado de derecho, su afán estatizador ni sus sesgos antimercado. En los tiempos del carrusel de la contratación lo busqué y le dije: "Bogotá está hecha un hervidero de información sobre el robo de recursos públicos en la alcaldía de Samuel Moreno, hay que hacer algo". Él estuvo de acuerdo y acordamos realizar una investigación. Petro no intervino en el trabajo, lo hice con mi equipo en el Concejo, pero avaló y suscribió el informe. Eso fue importante, porque él era una figura nacional. Pero cuando llega a la Alcaldía empiezo a darme cuenta de que es muy mal administrador y, más adelante, de que en su gobierno hay corrupción.

### ¿Exactamente de qué se enteró en ese momento?

Una de las principales cuerdas de la corrupción fue encabezada por miembros de su familia política, como su concuñado Carlos Gutiérrez y su cuñado, el hermano de Verónica, quienes se reúnen con funcionarios de entidades distritales e inciden en la contratación. Petro no es un depredador como los Moreno Rojas. Emilio Tapia confesó en su momento: "Me reunía todos los días con Iván Moreno a ver cómo nos robábamos a Bogotá". Petro no, él estaba en sus proyectos y delirios, pero mientras dejaba que cierta gente, como su concuñado, se metiera con la contratación. No fue un alcalde firme frente a la corrupción ni un gobernante pulcro. Me decepcionó porque permitió que desde su entorno se aprovecharan de recursos públicos.

Pero el presidente ha salido bien librado de esos señalamientos. Incluso hoy, con la tormenta del saqueo a la Unidad de Gestión de Riesgo, los protagonistas del caso han dicho que Habla sobre su distanciamiento con el jefe de Estado

# "El vestido con el que Petro se identifica es el de un mesías excepcional"

Carlos Vicente de Roux, exconcejal y excandidato a la Alcaldía de Bogotá, hoy consultor y alejado de la tribuna política, da su visión sobre el gobierno de Gustavo Petro.



El exconcejal Carlos Vicente de Roux da su mirada sobre la administración del presidente Petro. / Óscar Pérez

él no sabía nada...

Él pertenece a la categoría de los gobernantes que, en el mejor de los casos, miran para el otro lado cuando saben o sospechan por corrupción, sin dejar de beneficiarse directa o indirectamente. Teniendo el poder para atravesarse no lo hacen, y todo termina en alianzas basadas en esa tolerancia, cuyos participantes se quedan debiendo favores. A Petro no puede endilgársele responsabilidad por todo lo que hacen los personajes oscuros de su entorno, pero no se puede creer que los tiene allí por pura generosidad.

De estos dos primeros años de gobierno, ¿qué le parece lo más grave?

Muchas cosas. Me da mucho miedo lo que puede estar pasando en Ecopetrol, en la Aeronáutica Civil, lo que haya podido ocurrir trol. O entrega entidades enteras a clanes regionales –un caso entre muchos: el del Banco Agrario y los Zuccardi–. También vale traer

con los pasaportes, lo que falta por saberse de la Ungrd y de los aprovechamientos de los financiadores de la campaña electoral. El presidente gobierna no solamente sobre la base de lo que dice, sino de sus silencios. No lo veo diciendo: "Sáquenme plata de la Ungrd y muévanla allí". Pero sabe a quién pone en ciertos cargos. En algunos sitúa a personas muy verticales, pero en otros mete a gente equívoca. Por ejemplo, a Carlos Ramón González en el Departamento Administrativo de la Presidencia y ahora en la Dirección de Inteligencia; al señor Jaime Dussán, quien fue muy cercano de Samuel Moreno, en Colpensiones; al señor (Ricardo) Roa en Ecopetrol. O entrega entidades enteras a clanes regionales -un caso entre muchos: el del Banco Agrario y

a cuento lo de la elección de Iván Name como presidente del Senado. Name es uña y mugre con Carlos Ramón. Se dijo que se oponía a los proyectos de Petro, pero La Silla Vacía documentó que de 13 plenarias en ocho se retiró y dejó que presidiera María José Pizarro para acelerar sus reformas.

En sus trinos se ha referido a la personalidad del presidente, a su mesianismo. ¿Qué rasgos le preocupan de su forma de gobierno? Él se percibe a sí mismo como un ser de excepción, una suerte de elegido, un ungido. El escritor Carlos Granés lo describió muy bien: es un presidente que cree que no viene a gobernar a Colombia, sino a salvarla. Hay muchas señales de que considera que su proyecto encarna esa salvación, que solo un hombre excepcional e irreemplazable como él puede lograrla y que para eso necesita contar con un inmenso margen de libertad y de maniobra.

# ¿A qué se refiere?

A que considera que las instituciones, la Constitución y las leyes son una talanquera para esa misión. Se le ve como un tigre metido en una jaula, que quiere salirse de allí a como dé lugar. Esa jaula es la institucionalidad democrática y él no encuentra cómo abrir boquetes entre sus barrotes.

# ¿Ve a Petro con ganas de quedarse gobernando muchos años?

Él es vacilante frente a eso, porque le da pereza gobernar. Tiene mucha resistencia a levantarse temprano, a ceñirse a una agenda de trabajo, a atender reuniones, todo eso lo aburre. Esto puede llevarlo a no ilusionarse con la reelección. Pero se siente llamado a ser un transformador de excepción, y disfruta tirando línea en una dirección acorde con ese papel. Si me preguntan qué prevalece, diría que lo segundo. Los riesgos no son pequeños, porque se tiene al frente de la Presidencia, un cargo de mucho poder, a un obseso por quitarse la talanquera que son las instituciones.

# ¿Cómo interpreta que el presidente vaya a la ONU a denunciar que el Estado, que él preside, no está cumpliendo el Acuerdo de Paz?

Es una coartada para eludir el hecho de que su gobierno, el responsable de ejecutar el Acuerdo, no ha cumplido sus obligaciones. Además, a Petro el vestido de presidente le queda chiquito. Él es el presidente y nos representa a los colombianos, pero se siente muy por encima de eso y si considera que para la agitación de su propuesta de reconfiguración del orden político tiene que salirse de ese papel, lo hace. El vestido con el que Petro se identifica es el de un mesías excepcional que, transitoriamente, es presidente.



Como compañía lamentamos profundamente el fallecimiento del señor ROBERTO AZCUÉNAGA y extendemos a su familia y amigos un abrazo fraterno en este difícil momento. Nuestras más sinceras condolencias por esta pérdida, esperando que pronto hallen paz y consuelo. EE 6/ **EL ESPECTADOR** / VIERNES 7 DE JUNIO DE 2024

# Excúpula de las FARC no acepta delitos de esclavitud en la JEP

La excúpula de las FARC presentó una solicitud de nulidad parcial del documento que contiene toda la información que ha recopilado la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en el marco del caso que investiga las tomas de rehenes, las graves privaciones de la libertad y otros crímenes de esa guerrilla, como la esclavitud y la tortura.

Precisamente ese caso imputado a la excúpula estaba a punto de comenzar la etapa final, en la cual se desarrollaría una audiencia de verificación de los compromisos con la verdad y la reparación de los firmantes, para proceder a las sanciones esperadas desde 2016. Sin embargo, el exsecretariado pidió que se revoque parcialmente este documento y presentó 20 solicitudes referentes a él. Entre las solicitudes se encuentra una petición que ya había sido mencionada por los firmantes, en la que la excúpula solicita a la JEP que se emita una única resolución de conclusiones y una única sanción para los comparecientes seleccionados.

Los exjefes guerrilleros aseguran que los magistrados no tienen pruebas sobre estos hechos.

# Judicial

### REDACCIÓN JUDICIAL

El fiscal especializado contra la corrupción Fernando Augusto Arias Velásquez radicó ayer el escrito de acusación contra el exsenador Julián Bedoya por las supuestas irregularidades en el trámite de su título como abogado de la Universidad de Medellín. Además de la noticia de que el político paisa tendrá que defenderse en juicio por, supuestamente, haber solicitado ese diploma de manera irregular, surgió un asunto novedoso. El mismo fiscal que hoy lo lleva al banquillo de los acusados hace un año creía todo lo contrario sobre el caso: en abril de 2023, señaló ante los estrados judiciales que no había pruebas contra el entonces precandidato a la Gobernación de Antioquia y que, por ende, el caso se tenía que cerrar en el sonado proceso.

Sin embargo, esa solicitud del fiscal anticorrupción fue negada de tajo por dos instancias judiciales, la última de ellas el 29 de febrero de 2024, cuando el Tribunal Superior de Medellín señaló que había pruebas suficientes para llamarlo a juicio. Ahora, luego de tres meses, el fiscal Arias Velásquez presentó un documento de 20 páginas en el que retoma gran parte de lo que la Corte Suprema de Justicia ya había recogido desde 2021, cuando Bedoya aún era senador y el alto tribunal tenía la competencia para investigarlo. El escrito, conocido por El Espectador, señala que Bedoya tranzó con la cúpula de la universidad para que en un tiempo récord (e irregular) lo graduaran como abogado.

De acuerdo con el documento conocido por este diario, a partir de 2018, hubo un consenso entre Bedoya y Néstor de Jesús Hincapié Vargas, el entonces rector de la Universidad de Medellín, para que este último "le facilitara al exsenador con el cumplimiento de los requisitos de grado. Esto a cambio de que Bedoya apoyara a Aura Marleny Arcila (esposa del rector) con un número significativo de votos para que fuera elegida como concejal de Medellín". Un asunto que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema ya tenía claro hace tres años, cuando en abril de 2021 decidió llamarlo a indagatoria a Bedoya, es decir, iniciar una investigación formal por los delitos de falsedad ideológica en documento privado y público.

Sin embargo, en 2022, cuando Bedoya renunció al Congreso, el expediente pasóa manos de la Fiscalía, donde solo hasta la investigación de la Corte Suprema vuelve a tener fuerza en el búnker de la Fiscalía. Por ejemplo, otro de los hechos que



Bedoya fue precandidato a la Gobernación de Antioquia en las elecciones regionales de 2023. / Revista "Semana"

Fue congresista del Partido Liberal

# El giro del caso contra Julián Bedoya en la Fiscalía

El Espectador conoció el escrito de acusación contra el exsenador y precandidato a la Gobernación de Antioquia. Es acusado de haber cometido una serie de irregularidades para obtener su título como abogado de la Universidad de Medellín.

es que otro de los supuestos compromisos de Bedoya era "apoyar al profesor John Mario Ferrer como candidato a personero de la misma ciudad, por lo que, a partir de allí, se inicia una serie de actos irregulares como órdenes desde la rectoría hacia la secretaría académica, para que finalmente se lograra obviar las normas de la universidad para la facilitación del grado de Bedoya", dice la acusación.

Paraempezar, el exconsejero académico de la facultad, Juan Felipe Hernández, aprobó su reingreso a la Universidad en 2018, cuando la última materia que había visto ahora retoma el ente investigador Bedoya fue en 2007. El problema es elegido senador de la República", sidad de Medellín.

que definir ese reingreso era competencia del Consejo de la Facultad. Con el agravante de que, según la trazabilidad de fechas y papeleo, el Consejo Académico se pronunció sobre la posibilidad de reingreso de Bedoya el 27 de septiembre de 2018, dos semanas antes de que el exsenador presentara su solicitud formal, el 8 de octubre de ese año. Un aspecto que también quedó plasmado en la investigación disciplinaria de la Procuraduría y que lo terminó inhabilitando durante 10 meses para ocupar cargos públicos.

"Su reingreso coincide justamente con el período en que fue afirmó la Procuraduría, argumentando que estas situaciones inverosímiles se dieron a partir de la premisa de que todo se le facilitó a Bedoya al tener su investidura de congresista. Por ejemplo, sus exámenes preparatorios debían ser presentados los últimos lunes de noviembre de 2018 y febrero de 2019. Sin embargo, los validó martes y viernes. Con un récord más que particular: Julián Bedoya aprobó derecho procesal 2, primero que derecho procesal 1. Así lo confirma el Ministerio de Educación, a pesar de que está prohibido en el plan de estudios de la facultad de la Univer-

Para la Procuraduría, el viernes 23 de noviembre de 2018 es un día clave en la historia de Julián Bedoya. Si lo que dice su historial académico fuese cierto, pasó siete exámenes del más alto nivel en el pregrado de derecho, entre ellos preparatorios y suficiencias, en un solo día. "Lo que permite a todas luces comprobar un tildado y exagerado beneficio obtenido. Y no como un estudiante del común, sino que se trató entonces de un beneficio adicional que adquirió el procesado en su calidad de senador de la República", aseguró el Ministerio Público en enero de 2024.

Sobre el caso, Bedoya se ha pronunciadopoco. En agosto de 2020, el senador se refirió con estas palabras al escándalo: "Estudié en la Universidad de Medellín hasta quinto año o noveno semestre. Estando allí tomé la decisión de retirarme para hacer temas personales. No es cierto que a mí de manera relámpago o fotofinish me otorgaran el título, lo que hice fue presentar exámenes especiales para unas materias que me quedaron faltando". Lo cierto es que todo está en manos de que la Rama Judicial le asigne a un juez el expediente y este asigne una fechapara que se haga formal sullamado juicio, luego de más de un lustro de haber estallado el escándalo.

# Exasesor de Trump, a la cárcel por desacato al Congreso

Un juez federal de Estados Unidos ordenó este jueves a Steve Bannon, quien fuera asesor del expresidente republicano Donald Trump, que ingrese a prisión el próximo 1.º de julio para cumplir su condena por desacato al Congreso.

Bannon fue condenado en octubre de 2022 a cuatro meses de cárcel por haberse negado a comparecer ante el comité que investigaba el asalto al Capitolio, ocurrido el 6 de enero de 2021 mientras los legisladores certificaban la victoria de Joe Biden frente al expresidente republicano, tras las elecciones de 2020. La violenta irrupción dejó cinco muertos y cerca de 140 agentes heridos.

Bannon (de 70 años) es uno de los dos exmiembros del círculo íntimo de Trump que afrontó un proceso judicial por no participar en la investigación parlamentaria. El segundo, Peter Navarro, exasesor de Trump en la Casa Blanca, ingresó a la cárcel en marzo pasado para cumplir una pena de cuatro meses de privación de la libertad. condenado
en 2022 por
no comparecer
ante el comité
parlamentario
que investigaba el
asalto al Capitolio.

# Internacional

### REDACCIÓN INTERNACIONAL

Un nuevo ataque del ejército israelí en una zona en la que se encontraban civiles se registró en la madrugada de este jueves 6 de junio, dentro de un colegio de la UNRWA, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo, que dejó, de acuerdo con el Ministerio de Salud en Gaza, controlado por Hamás, al menos 40 muertos, entre los que se encontrarían 14 niños y 9 mujeres. "Estaba oscuro, sin electricidad, y nos costó sacar a las víctimas", dijo a AP Ayman Rashed, una de las personas que se encontraban en el lugar y quien explicó que dentro de las aulas atacadas estaban familias que quedaron bajos los escombros.

Autoridades israelíes reconocieron su autoría en el ataque e indicaron que tenían como objetivo tres habitaciones en la que estarían entre 20 y 30 milicianos de Hamás y la Yihad Islámica Palestina, que habrían participado en el ataque del 7 de octubre contra Israel. "Llevamos a cabo un ataque preciso contra los terroristas en donde se encontraban", dijo el teniente coronel Peter Lerner, portavoz militar israelí, quien no hizo referencia a ninguna baja civil.

Contrario a esto, el hospital Mártires de Al Aqsa, en la ciudad cercana de Deir al Balah, comunicó que al lugar llegaron los cuerpos de 37 de las víctimas en la escuela, mientras que testigos señalaron a CNN que varios niños murieron bajo los escombros, así como el ataque tomó por sorpresa a quienes se refugiaban en el lugar.

"¿Por qué nos bombardean? Hemos huido de un lugar a otro. No hay un lugar seguro. Ninguna escuela de la UNRWA es segura. Ninguna tienda de campaña es segura. No hay un lugar seguro", dijo a AFP una de las personas en la escuela, mientras que la agencia de la ONU cuestionó que 180 instalaciones habilitadas para atender a los desplazados han sido atacadas en los ocho meses quelleva la guerra. "Atacarinstalaciones de la ONU o usarlas con objetivos militares no se puede convertir en la nueva norma".

Este ataque se da en medio de las tensiones que se mantienen en los intentos de establecer conversaciones de alto al fuego entre Israel y Hamás. En este sentido, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, hizo desde la Casa Blanca una propuesta de tregua israelí en tres fases y que llegaría al cese al fuego permanente, en el que habría varios intercambios



Un niño palestino en una habitación destruida en la escuela de la ONU. / AFP

Habrían usado munición estadounidense

# Pese a diálogos, Israel mantiene ofensiva militar en Gaza

El Ejército de Israel reconoció el ataque en la escuela de la ONU, que albergaba alrededor de 6.000 desplazados, alegando que la operación iba contra alrededor de 20 milicianos. El ministro de Defensa, Yoav Gallant, indicó que no detendrán las retaliaciones aunque se establecieran diálogos con Hamás.

de rehenes israelíes por presos palestinos mientras las tropas se retiran gradualmente del enclave y se pone en marcha un plan de reconstrucción. Aunque en un principio Hamás había acogido positivamente la propuesta, tras los más recientes ataques pidieron a Egipto, Catar y a Estados Unidos que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, firme los acuerdos previamente, así como solicitan que se dé mayor claridad con respecto a cómo se garantizará que Israel cumpla el acuerdo.

Pero el equipo del primer ministro israelí ha sido vehemente en decir que la guerra no terminará hasta que Israel no logre sus objetivos militares, es decir, eliminar la capacidad de Hamás para que no ocurra otro 7 de octubre. Así lo señaló el ministro de Defensa. Yoav Gallant, quien aseguró que la ofensiva militar no se detendrá pese a cualquier tipo de negociación que se pudiera dar con Hamás. "Los ataques y las columnas de humo donde atacan las Fuerzas de Defensa son claramente visibles a simple vista, tanto en Gaza como en el norte".

Tras el ataque a la escuela, se habría presentado el asesinato de Iyad Al-Maghari, alcalde de Nuseirat, centro de Gaza, donde se encontraba la escuela, así como de otras cuatro personas, en medio de un ataque contra el edificio municipal, según la agencia palestina de noticias Wafa y corresponsales de Al Jazeera en la zona.

Sumado a esto, han aparecido protegerse".

nuevos cuestionamientos dado que un experto en armas explosivas "identificó fragmentos de al menos dos bombas de pequeño diámetro GBU-39 de fabricación estadounidense en un video filmado en el lugar de los hechos por un periodista que trabajaba para CNN", indicó el medio de comunicación, por lo que el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, pidió a Israel transparencia con respecto a lo que ocurrió en la acción violenta, antes de que su país considere cualquier medida. "Hemos visto las afirmaciones de que 14 niños murieron en este ataque y, ciertamente, si eso es exacto, pues esos no son terroristas", indicó. Por su parte, el secretario gene-

ral de las Naciones Unidas, António Guterres, condenó el mortal ataque contra la escuela. Al
respecto, su portavoz Stéphane
Dujarric indicó: "Este es un
nuevo ejemplo terrible del precio
que pagan los civiles, los hombres,
las mujeres y los niños palestinos
que simplemente tratan de sobrevivir y se ven obligados a desplazarse en una especie de círculo de
la muerte en Gaza para tratar de
protegerse".

# Las cifras de pollo y huevo en Colombia



El sector produce millones de toneladas al año:

>> 1,8 millones en carne de pollo

>> 17 mil millones de huevos

>> En 605 municipios del país hay avicultura

A hoy se han exportado más de 7 millones de huevos al Caribe y para finales de 2024 serán más de 40 millones.



consumen 36 kilos de pollo al año, hace 20 años eran 12 kilos.

El sector avícola proyecta un crecimiento en la producción para 2024:

Para el huevo será del 5 a 6 %. Para el pollo

será entre el

1 y 2%.

genera 350.000 empleos en el país.

avicultura

# Negocios



Cada colombiano come un promedio de 324 huevos y 36 kilos de pollo al año, de acuerdo con Fenavi. / Mauricio Alvarado

Hay cambios en la tendencia de consumo

# Pollo y huevo: así van los precios y el consumo

El sector trabaja en mantener su competitividad y eficiencia a pesar de los retos que enfrenta. Gonzalo Moreno, presidente de Fenavi, explica cuáles son las preocupaciones y apuestas de la avicultura.

# Inflación de pollo y huevo entre 2023 y 2024, en su variación anual

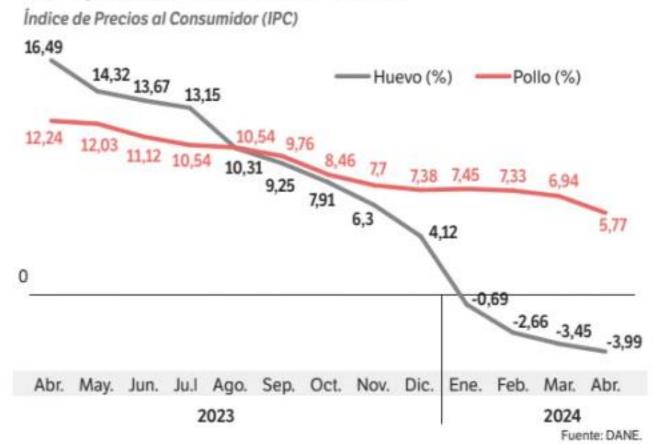

MARIA CAMILA RAMÍREZ CAÑÓN

mcramirez@elespectador.com 

El pollo y huevo son de las proteinas de origen animal que más se consumen en Colombia y han tenido un precio relativamente estable durante lo que va de 2024. La inflación ha sido del 0,69 % para el primero y el costo ha

(de enero hasta abril, según el DANE). Se estima que cada persona come 324 huevos y 36 kilos de pollo al año en el país.

Sin embargo, el sector enfrenta múltiples retos para seguir aumentando su producción, fomentarel consumo y sortear los efectos que conllevan los fenómenos climáticos. Además, trabajan por mejorar la sostenibilidad e incrementar las exportaciones, que hasta ahora han salido siete millones de huevos al Caribe.

Gonzalo Moreno, presidente de

tores de Colombia (Fenavi), habla del panorama del sector avícola y sus apuestas.

# ¿Cómo han variado el costo de los insumos y el precio de los productos este año?

El 75 % del costo de producir pollo y huevo es lo que vale el maíz y la soya. Después de la pandemia, con la guerra de Rusia y Ucrania, se tuvo el mayor pico de incrementos con el 250 %. En este momento aún tenemos un sobrecosto del 50 %; aunque han bajado en -6,65 % para el segundo la Federación Nacional de Avicul- caído, todavía no estamos en los las vías. Eso lo determinarán la atraer fuentes hídricas.

niveles que teníamos antes de la pandemia.

Ahora bien, desde enero de este año vimos una fuerte caída en los precios del huevo y pollo, que, como consecuencia, se ha mantenido con esa tendencia en los últimos meses.

# ¿Cuál esperan que sea el comportamiento de los precios a los consumidores para final de año?

Lo lógico es que se mantengan, a menos que ocurran situaciones graves como bloqueos en oferta y demanda, pero las razones macroeconómicas apuntan a que estarán estables.

### ¿Cómo está el consumo de pollo y huevo en este momento?

Tenemos una producción anual de 2,8 millones de toneladas entre carne de pollo y huevo. De estas, 1,8 millones son de carne de pollo y 17.000 millones de huevos.

El subsector de huevo creció el 4,5 % en 2023 y esperamos que este año también tengamos un aumento del 5 o 6 %, lo que nos permitirá recuperar ese bache que tuvimos por los bloqueos ilegales del año 2021. Y en el caso de pollo, tenemos una producción constante con un crecimiento del 102%.

# ¿Las compras en el sector son las esperadas?

Nos preocupa el consumo, porque las personas no tienen los mismos ingresos de antes. Estamos viendo cambios de tendencias en el consumo de la carne de ave, pues ya no se ve la presa en el plato, sino que se da más el ajiaco y arroz con pollo, porque están haciendo rendir la proteína.

# ¿Cuál es la mayor preocupación del sector?

La seguridad. Lamentablemente, estamos viendo un deterioro de ese aspecto en las zonas rurales del país, especialmente en Valle del Cauca, Cauca y todo el corredor que lleva al Pacífico. La avicultura colombiana está presente en 605 municipios del país, con más de 5.238 granjas que se ven afectadas por la situación. Sin seguridad en el campo es imposible producir alimentos.

Otro aspecto importante es la infraestructura. Seguimos atrasados en las vías, lo que dificulta sacar productos del campo colombiano y llevarlos a la ciudad.

# ¿En qué estrategias o proyectos está trabajando el sector?

Son dos las apuestas que tenemos en Colombia. La primera es la sanidad, mantener al país en un estatus libre de enfermedades y de influenza aviar. Esto lo hemos

logrado en los últimos años.

Lo segundo es la sostenibilidad. Colombia es un líder mundial en ese aspecto del sector avícola y le apostamos a seguir innovando. Por eso, nos enfocamos en el uso eficiente del recurso hídrico. Más del 65 % de las granjas usan agua lluvia, lo que nos ha permitido ser muy eficientes logramos aumentar los reservorios para guardarla, sembramos árboles para

# Minhacienda bloquea recursos a entidades del Estado

El Ministerio de Hacienda decidió efectuar un bloqueo parcial de algunas apropiaciones de gasto asignadas a todas las entidades que se financian con recursos del Presupuesto General de la Nación. Según la entidad, congelar los dineros temporalmente aplica únicamente para aquellas partidas de apropiaciones que a la fecha no

tienen Certificados de Disponibilidad Presupuestal expedidos.

La determinación busca, según la entidad, que las condiciones del recaudo mejoren para el segundo semestre de 2024 y se puedan liberar paulatinamente estas apropiaciones.

Vale recordar que en mayo se ejecutó el

29.9 % en funcionamiento e inversión de los \$503,2 billones autorizados en el Presupuesto General de la Nación, de acuerdo con el informe de gestión presupuestal entregado por el Ministerio de Hacienda. El porcentaje fue similar al promedio de los últimos cinco gobiernos en su segundo año de mandato.

La decisión en nada afecta los Certificados de Disponibilidad Presupuestal ya expedidos por el Ministerio de Hacienda.

# ¿Qué otras iniciativas están implementando en relación con la sostenibilidad?

No solo nos quedamos en lo medioambiental, también trabajamos en lo económico, bienestar animal v de los trabajadores. Tenemos un sello de la sostenibilidad exclusivo para el sector, certificado con Icontec, en el que hay más de 40 empresas en proceso y 15 certificadas. Así hemos ganado eficiencia y sabemos que este trabajo nos permitirá ser más competitivos.

## ¿Qué beneficios trae para los productores tener el sello?

Se trata de una herramienta de gestión que ayuda a organizar los procesos, medir el consumo de alimento y agua. Y tenemos alianzas con algunos bancos que cuen-

tan con líneas de crédito con tarifa preferencial para las empresas que tengan la certificación.

# ¿Cómo les fue a los avicultores con el fenómeno de El Niño?

Hubo unas granjas que no tuvieron suficiente agua y les tocó buscar otras fuentes hídricas. Esto nos presenta retos para el futuro, como aumentar la capacidad de reservorios para varios meses.

# ¿Qué efectos esperan tener con la llegada de La Niña, que se espera para julio de acuerdo con el Ideam?

Sabemos que la infraestructura vial se verá muy afectada, sobre todo en zonas rurales. El gran reto va a ser entrar el alimento para las aves, sacar el pollo y el huevo. Y tra-



Gonzalo Moreno, presidente ejecutivo de Fenavi. / Archivo particular

bajamos en reforzar la infraestructura de las granjas, que son techadas, y capturar el agua lluvia; pero a veces es tanta que puede causar desastres naturales. Hacemos todo el trabajo de prevención posible.

# ¿Qué se puede hacer para prevenir o mitigar los daños en las vías?

Les pedimos a las autoridades que les den un adecuado mantenimiento. Lamentablemente, el país tiene una infraestructura vial pésima en la zona rural. A Colombia se le olvida que el alimento se produce en el campo.

# ¿Cómo le fue a Fenavi en la vigesimoprimera edición del Congreso Nacional Avícola, realizado del 4 al 6 de junio en Bogotá?

Tuvimos 36.000 m2 de muestra comercial y la participación de más de 4.000 personas. Es la gran feria de la avicultura colombiana y contamos con visitantes de más de 35 países y 250 expositores.

¿Cuáles fueron los temas centrales que se abordaron durante el evento?

El objetivo del congreso es retar a la industria avícola colombiana a mirar otros sectores de los que podemos aprender. Hubo espacios relacionados con la sanidad aviar, incubación v nutrición; abordamos temas de sostenibilidad, inteligencia artificial, ciberseguridad, economía v demás.

Son diferentes aristas, de toda índole, para dar una mirada más integral al sector, que no solo sea desde la avicultura. El sector tiene 350.000 empleos en todo el territorio colombiano y parte del esfuerzo que necesitamos es enamorary seducir a los trabajadores para nuestro sector.





# SAMSUNG

APOYA:

# FORO Inteligencia Artificial para todos





Mauricio Lizcano Arango Ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

9:20 a 10:10 a.m.

Panel 1

Usabilidad de la IA en la vida diaria

gerente digital de El Espectador



Johan Pinzón Director de corporativo de Colombia



Juanita Kremer Periodista y gestora digital de Blu Radio



Samir Estefan Cofundador de

Acreditada en Alta Calidad VICILADA MINEBUCACIÓN.

10:10 a 11:00 a.m. Panel 2

¿Qué oportunidades y retos trae la Inteligencia Artificial?

Moderador: Diego Ojeda, y economía de El Espectador



Pulido Decano de la Ingenieria de la Universidad Ean

**Jeffrey** 

León



Andrés Rengifo Director de corporativos de Microsoft en



Julián Duque Gerente de Intel Colombia

9:00 a.m. a 12:30 p.m. Universidad Ean Carrera 11 No. 78-47 Auditorio Nativos, Bogotá

18 DE JUNIO DE 2024



Registrese en El Espectador. diligencie el formulario y haga parte de la conversación

# 11:00 a 11:15 a.m. Conferencia



corporativos de Samsung LATAM

Panel 3 11:35 a 12:25 a.m.

Creando y revolucionando con IA: Seguridad y ética

directora de Lumo Media Lab





Celeste Host IA de de Caracol Television

11:20 a 11:35 a.m. Entrevista



Giovanni Stella Colombia, Centroamérica y el Caribe

director de Blu 4.0 de Blu Radio



Andrés Waldraff (e) de Agata



Álvaro Mazo Director de la de móviles de



Paso a paso de la adecuación del estadio



Se van desmontando las gradas y acoplando las nuevas.



# Bogotá

Hoy firman contrato Sencia y el IDRD

# Todo listo para arrancar la renovación de El Campín

Ponerle techo corredizo al estadio, parqueadero subterráneo, hotel, central de urgencias y la sede de la Filarmónica hacen parte del proyecto. Privados invertirán \$2 billones y operarán el nuevo complejo por 29 años.



ALEXÁNDER MARIN CORREA

jamarin@elespectador.com 

Llega la hora cero para iniciar la renovación del estadio El Campín y el complejo deportivo a su alrededor. Este viernes se firma el contrato, entre el Distrito y la firma Sencia, que formaliza la adjudicación de la concesión por alianza público privada (APP) para esta obra, que no solo transformará el Nemesio, sino los parqueaderos, El Campincito y todo el complejo de tenis. Lo único que no hace parte del proyecto es el Movistar Arena, que ya es objeto de otro contrato.

La promesa es transformar este espacio y en cinco años entregarles a los capitalinos un moderno escenario para fútbol y conciertos, la sede de la Orquesta Filarmónica, las oficinas del IDRD, un hotel, una central de urgencias, canchas para otros deportes, el primer gimnasio para e-sports, espacio para emprendedores, comercio y recreación, amplias plazoletas y senderos, así como una zona gastronómica, donde tendrán su lugar los tradicionales comerciantes del Palacio del Colesterol, con quienes, dicen, vienen trabajando de la mano.

Con una inversión cercana a los \$2 billones, la intervención abarcará un espacio de 167.000 metros cuadrados (m2), que se duplicarán una vez terminen las obras, las cuales quedarán bajo la administración de un privado por 29 años (hasta 2053), tiempo que tendrán para recuperar su inversión y obtener ganancias. Con la firma del contrato se inicia la etapa cero, que se extenderá hasta julio del próximo año, cuando comenzarán las obras en forma, con el parqueadero subterráneo, la gradería occidental del estadio y la zona gastronómica.

"Salvo la parte del Movistar Arena, que es objeto de otro contrato de concesión, nos entregarán la zona del estadio, los parqueaderos, El Campincito y todo complejo de tenis que, si lo vemos, hoy es el lote público más privado de toda la ciudad. A diario cruzan por esta zona casi 170.000 personas y no encuentran nada que hacer. Incluso, perciben la zona como insegura. ¿Qué hemos planteado en este polígono? Una transformación total, generar en este espacio algo que llame más la atención y la gente lo pueda disfrutar", explicó Édgar el Pote Cardona, director del proyecto.

Una vez Sencia reciba oficialmente el predio, se dedicarán el primer año a realizar ajustes de diseño, tramitar las licencias de construcción y entrarán a operar el actual estadio, con las responsabilidades que implica, entre ellas, su mantenimiento. Lo que sí verán los ciudadanos es que se realizará un cerramiento de perímetro, que se convertirá en un control de acceso, una vez culminen los trabajos.

"Cuándo lo recibamos, pasa a ser un espacio concesionado y lo que ocurra ahí pasa a ser nuestra responsabilidad. Por eso hemos planteado tener un cerramiento. Lo que buscamos después es poder generar unas áreas y corredores de ingreso, que se abrirán a las 5:00 de la mañana, para que la gente transite libremente por un espacio seguro, porque estará controlado por nosotros, y

En julio de 2028 estaría listo el nuevo estadio El Campín, con capacidad para 46.500 personas, techado y con infraestructura para conciertos.

que luego se cerrarán a las 11:00 de la noche. La seguridad de la zona será una de las prioridades. Vamos a invertir en seguridad, para que sea un espacio que les brinde tranquilidad a todos", agregó Cardona.

# El estadio

Hay un parte de tranquilidad para los aficionados al fútbol, ya que el estadio seguirá operando, a la par con el desarrollo de las obras. Su renovación será un proceso por etapas, que comenzará en julio del próximo año con la demolición y reconstrucción de la tribuna oriental, la cual estaría lista en junio de 2026, para dar paso a las obras en las tribunas norte y sur, que estarán listas en mayo de 2027. Finalmente, trabajarán en la tribuna occidental, que esperan tener lista en julio de 2028.

Hoy el estadio no cumple ninguna norma técnica, salvo la iluminación y la gramilla. El nuevo estadio, por su parte, será todo cubierto, aumentará su capacidad de 33.900 a 46.500 asistentes, y en el costado sur habrá un desarrollo para que la preparación de conciertos no afecte los partidos de fútbol, con un gran patio de maniobras, en el sótano, para 10 tractomulas descargando al tiempo, y la gradería sur será retráctil, para facilitar el montaje de los espectáculos.

En cuanto a lo deportivo, cumplirá las exigencias de la FIFA a los estadios para jugar la semifinal de un mundial. "¿Y por qué no una final? Porque se necesitaría un estadio para 60.000 personas y, por las condiciones del terreno, se elevarían los costos. Además, en el mejor año de Millonarios y Santa Fe, el promedio de asistencia llegó a 25.000 personas. Entonces, en un modelo financiero, cuando no puedo llegar a 60.000 personas (salvo si se jugara la final de un mundial en Bogotá), se vuelve un costo muy alto para una probabilidad muy un hotel y oficinas (31.400 m2), concluyó Cardona.



para el sistema de cubierta retráctil.



# Capacidad

- Más de 1.300 vehículos
- Más de 700 motos
- Más de 600 bicicletas
- Zonas de carga para
- vehículos eléctricos Lockers

salida deprimido

Ingreso y

Así será el proceso de renovación urbana del estadio El Campín, que culminará en enero de 2029. / Jonathan Bejarano

baja", aclaró Cardona.

Si el cronograma se cumple sin contratiempos, en enero de 2029 esperan tener todo el complejo operando, con un escenario de talla internacional, con 109.000 m2, no solo para el deporte sino para grandes conciertos; un parqueadero subterráneo de 57.000 m2 con casi 3.000 cupos para carros, y una zona de servicios, de 18.000 m2, con canchas, gimnasio y oficinas del IDRD.

También, un centro creativo, de 26.200 m2, con el primer centro de e-sports; una unidad de entretenimiento, con cinema, bolera y restaurantes (25.000 m2), una plazoleta de comidas (4.800 m2),

un servicio de atención médica de urgencias (2.600 m2), zona gastronómica (4.100 m2), la sede de la Filarmónica (22.900 m2) y 44.600 m2 de plazoletas y espacio público.

"Vamos a tener más o menos cinco plazas de Bolívar de espacio público, para que la gente venga, camine con sus hijos, sus mascotas, en bicicleta. Será un espacio donde la gente podrá encontrar todos los días la posibilidad de disfrutar arte, cultura, entretenimiento, comercio, salud y deporte. Vamos a transformar esta zona, por la que hoy pasan los ciudadanos con susto, en un lugar para el disfrute de la ciudadanía",

VIERNES 7 DE JUNIO DE 2024 / EL ESPECTADOR







ladolado EL ESPECTADOR

vww.elespectador.com/responsabilidad-social/lado-a-lado

# LadoaLado

En el condado de Pima, Arizona (EE. UU.)

# Nombrar y reunificar: el compromiso de los forenses con los migrantes fallecidos

En lo corrido de este siglo, mientras las normas de inmigración se han endurecido, más de 4.000 personas han muerto tratando de cruzar el desierto de Sonora. Las probabilidades de encontrar un nombre o a la familia que está buscando a su ser querido dependen de una cruel cantidad de factores. Esta es la primera de cuatro entregas de un reportaje en la frontera con México.



MARIA **ALEJANDRA** MEDINA C. (TUCSON, ARIZONA)

mmedina@elespectador.com @alejandra\_mdn

La doctora Jennifer Vollner tiene en su escritorio un caso por resolver que data de 1979, cuando ella ni siquiera había nacido. Es antropóloga forense, en la Oficina del Médico Forense del condado de Pima, en Arizona (Estados Unidos), y su misión es ayudar a identificar las decenas de cuerpos que anualmente se recuperan en una buena porción del desierto de Sonora, uno de los cruces fronterizos más hermosos, pero más inhóspitos y por tanto mortíferos entre Estados Unidos v México.

El jefe de la oficina se llama Gregory Hess, quien llegó al cargo en 2011, diez años después de que el ajetreo en la institución diera un salto casi exponencial: en 1999 atendieron 18 casos de restos humanos hallados en el desierto; eran personas que trataban de cruzarlo, pero murieron en el intento. En 2010 la cifra se trepó hasta los 222; cinco años antes, por primera vez, se habían quedado sin espacio para almacenar los cuerpos.

El aumento coincidió con la política conocida como "prevención a través de la disuasión", aplicada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos durante la administración de Bill Clinton, que creía que dificultando los cruces por los lugares más populares (y habitados), como San Diego, en California, o El Paso, en Texas, la migración irregular disminuiría.

Sin embargo, eso no pasó. Tampoco se solucionaron los problemas o necesidades, como las guerras o el

hambre, que estaban empujando a las personas, principalmente mexicanas y centroamericanas, a migrar y buscar mejores oportunidades en Estados Unidos. Así, empezaron a transitar por lugares más peligrosos, como el desierto de Sonora.

Desde entonces, las cifras anuales de restos mortales sin identificar que llegan a este edificio, de varios bloques de una sola planta, ubicado en el sur de la desértica ciudad de Tucson, no han dejado de ser de triple dígito. Aquí, además, son enviados los que son hallados en los también fronterizos condados de Cochise y Santa Cruz.

Los forenses de Pima, que tiene cerca de un millón de habitantes, se encargan también de examinar los cuerpos de 4.000 a 5.000 personas, probablemente vecinos del condado, que al año son recibidos por esta oficina para que sus decesos sean investigados. No obstante, el trabajo relacionado con la muerte de migrantes cambia casi a la par de las estaciones. Cuando hablamos con Hess, un hombre de anteojos, rubio pelo corto y sonrisa amable, era la primavera, y su equipo se estaba preparando para los meses más duros, los del verano, cuando los casos de restos mortales de migrantes sin identificar pueden ser más de uno diario.

El 2024 puede ser particularmente difícil, pues, en lo corrido del año fiscal, Tucson es el único sector

La principal causa de muerte es "indeterminada", pues lo que se recibe suelen ser restos óseos expuestos por años al rigor del desierto.

en toda la frontera que está registrando un aumento de tres dígitos (107 %, en comparación con el mismo lapso de 2023) en los llamados "encuentros" con la Patrulla Fronteriza: un total 373.220 detenciones de migrantes cruzando de forma irregular. Los demás sectores de la frontera con México, salvo el de San Diego (que, con 222.839, está aumentando 65 %), muestran descensos con respecto al año pasado.

Históricamente, el verano es la época en que la oficina del forense recibe la mayor cantidad de casos. Para más de 4.000 migrantes cuyos restos han llegado aquí desde el año 2000, la segunda causa de muerte (es decir, en casi 1.500 casos) han sido las relacionadas con el ambiente: básicamente deshidratación o hipertermia (o "golpes de calor") bajo el sol abrasador del desierto. Aunque las personas que cruzan suelen ir equipadas con galones de agua, es poco probable que tengan lo suficiente para llegar al final del viaje. Estar dos o tres días sin hidratación puede resultar mortal.

Por desgracia, la primera razón (en casi 2.000 casos) es indeterminada. Esto se debe a que con frecuencia los forenses reciben huesos, muchas veces de esqueletos incompletos, como los que la doctora Vollner revisa para tratar de encontrar el nombre de la persona. ¿Era hombre o mujer?, ¿qué edad tenía?, ¿cuánto medía? Son preguntas a las que, con suficientes pistas, puede dar respuesta. Pero si murió por falta de agua o por la mordedura de una serpiente seguirá siendo una incógnita. El hecho de que sean huesos tampoco es garantía de que lleven meses o años muertos, pues el rigor del desierto puede reducir



Vista aérea del desierto de Sonora, que se extiende por más de 250.000 km cuadrados, superficie similar a un país como Ecuador. / Fotos Maria Alejandra Medina C.

de semanas.

Entre las causas de muerte menos comunes están los accidentes de tránsito, por ejemplo, de camionetas que se accidentan mientras trafican a los migrantes. Aún menos frecuentes han sido las víctimas de armas de fuego, con un promedio de tres personas al año.

Si algo motiva a profesionales como Vollner es tratar de devolver a sus hogares los restos de estos seres humanos, a los que examina con cuidado meticuloso y sensible, pues "hay personas que permanecen contigo", dice. La mayoría de las veces son jóvenes a los que sus familias seguramente llevan buscando durante meses, si no años, como el caso de 1979 sobre su escritorio.

"En eso enfoco mi energía, en tratar de que puedan volver a casa", enfatiza la doctora, quien al final de la jornada regresa a la suya, en donde la espera su perro. Con una sonrisa nerviosa que achica su mirada detrás de los anteojos, intenta poner en palabras lo que pasa por su cabeza al ser consul-

Cuenta que al terminar el día trata de dejar confinando en este espacio, de olor sutilmente nauseabundo, el trabajo del que habla con la naturalidad de la experta que es. Es oriunda de Míchigan y llegó a Arizona en 2016 a hacer su posdoctorado en estos mismos pasillos.

En este momento, sobre su mesa metálica reposan, ordenados según la anatomía, los restos incompletos de una persona adulta, pero aún joven. La bolsa de la que fueron extraídos está cuidadosamente doblada a los pies de la camilla, con la etiqueta que identifica el caso. De él se pudo saber que era un hombre (como el 83 % de los casos que llegan a la oficina, en comparación con el 17 % de mujeres) después de analizar los elementos que más información proveen. El cráneo, la columna y una pelvis incompleta tienen un aspecto más pulido que los demás huesos. Sin embargo, no han sido blanqueados por el sol, lo que suele suceder cuando las partes de un esqueleto llevan un tiempo considerable expuestas en el desierto. un cuerpo a ese estado en cuestión tada sobre su propia salud mental. La doctora explica que ella ya los ha VIERNES 7 DE JUNIO DE 2024 / EL ESPECTADOR



La Dra. Jennifer Vollner examina los restos de un hombre de entre 25 y 50 años.



Resto óseo de donde ha sido extraída una muestra para realizar un perfil genético.



Las probabilidades de encontrar dinero para identificar unos restos aumentan si se logra sortear el otro gran problema, además de la financiación: tener a un familiar con el que se pueda hacer la comparación del ADN. Un trozo de hueso por sí solo no puede arrojar un nombre.

limpiado para obtener la mayor cantidad de información posible.

Por sus manos, que protege con guantes de látex, pasan con frecuencia restos que hablan de personas con deficiencias nutricionales, que en vida recibieron poco cuidado dental y de salud en general. Muchas veces presentan señales de osteoartritis, pero no derivada de la edad, sino quizá de los trabajos pesados que sin duda realizaban.

Este hombre cuenta con un rasgo particular: tiene una sexta vértebra lumbar, una rareza inofensiva para elser humano. Se podría pensar que esta característica podría facilitar su identificación; sin embargo, es casiseguroqueelhombrenisiquiera supiera que tenía eso, mucho menos su familia. Algo tan singular resulta prácticamente inútil.

# Identificación sometida a la probabilidad

Para los restos óseos, lo más probable es que la identificación precise de una prueba de ADN, menos común que la que se realiza en flui-

bajo de esta oficina, los forenses de Pima han tejido alianzas estratégicas con distintos actores, como un laboratorio en Virginia, en el otro extremo del país, que realiza las pruebas de ADN como las que requieren.

Pero los problemas son varios, empezando por el financiamiento. Una prueba de ADN sobre huesos puede costar cuatro veces más que una de saliva: mientras esta última puede rondar los US\$400 o US\$500, la ósea puede llegar a unos US\$2.000. La oficina ha logrado sacar adelante su labor a punta de subvenciones, algunas veces federales, otras veces con países que pueden estar interesados en que sus connacionales sean encontrados. Pero nada está garantizado.

Las probabilidades de encontrar dinero aumentan si se logra sortear el otro gran problema: tener a un familiar con el que se pueda hacer la comparación del ADN. Sin eso, un trozo de hueso solo informa sobre un perfil genético, mas no el nombre de una persona, salvo que

oficial en Estados Unidos. Eso sucedería si el fallecido tiene un récord de un crimen tan grave como para que le hayan tomado una muestra

Organizaciones como Colibrí Center, nacida en 2006 del trabajo voluntario de la Oficina del Médico Forense de Pima, y el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), surgido en el marco de la búsqueda de los desaparecidos por la dictadura, ayudan a recabar información en las bases de datos disponibles en Estados Unidos y países de la región. También, colaboran en la recolección de muestras de ADN, en el acompañamiento a las familias que buscan a sus seres queridos y la coordinación entre instituciones y autoridades gubernamentales.

Mientras llega la llamada de un familiar que está buscando a alguien o el financiamiento, la Oficina Forense de Pima almacena indefinidamente los restos sin identificar.

Los casos marcados en la morgue

estaban entre esas docenas pendientes. El doctor Hess recuerda este en particular, pues no es usual encontrar los restos óseos de dos personas juntas. Los forenses determinaron que unos correspondían a una mujer mayor, en comparación con el promedio de edad que reciben; el otro, un adolescente.

Los restos fueron encontrados en 2012. En ese momento, las autoridades contactaron a consulados y defensores de derechos humanos para saber si entre sus reportes de desaparecidos había un caso similar: una mujer adulta, en sus 50, junto a un joven de unos 13 años. Y lo había: el radicado por una mujer guatemalteca en Phoenix (Arizona). Se trataba de Fermina, quien venía de una familia víctima de la guerra civil guatemalteca y migró de forma irregular a Estados Unidos, en 2006, en busca de un mejor futuro para sus tres hijos, que se quedaron en Guatemala. Los mayores, tiempo después, lograron cruzar también. Pero el más pequeño, Omar, extrañaba a su mamá. En 2010, al decirle que temía por su vida, el niño finalmente logró convencerla de que pagara por su viaje, guiado por un "coyote". Lo haría en compañía de Teresa, una vecina de confianza, que también tenía sus necesidades. Partieron antes del

A mediados del mismo año, Fermina supo por el "coyote" que llevaba al grupo en el que iban Omar y Teresa que ellos dos se habían quedado rezagados en el desierto; sin embargo, tenía firme la esperanza de que siguieran con vida.

En 2013, mientras la periodista Terry Greene Sterling trabajaba reporteando esta historia para Newsweek, una prueba de ADN confirmó que los restos en la oficina de Pima eran los de Omar y doña

Hoy en la morgue hay alrededor de 600 conjuntos de restos óseos sin identificar, además de 900 cenizas sin nombre, que datan de 2005 a 2018, cuando por costos, produciendo daños irreparables, el condado decidió cremar.

Las oportunidades de identificar un cuerpo son significativamente mayores cuando hay algo más que hueso; es decir, cuando el cadáver de la persona es recuperado en cuestión de horas o días, o cuando se ha momificado. Esto último no dos como la saliva. En años de tra- se encuentre en una base de datos como Doe 12-00359 y Doe 12-00360 es inusual, pues el ambiente seco lifornia.

y la intensa luz solar en el desierto contribuyen a la deshidratación de los tejidos.

Estos cuerpos, que por lo general llegan rasguñados por cactus salvajes y con ampollas en los pies, suelen portar pertenencias, como ropa, dinero, teléfonos celulares, trozos de papel con números o direcciones anotadas, o documentos de identidad. Muchas son pistas que hay que corroborar, por ejemplo, con los consulados, pues incluso los documentos de identidad pueden ser fal-

Los cuerpos también pueden traer rasgos inconfundibles, como tatuajes (que incluso son recuperables con luz infrarroja en caso de que la piel haya quedado totalmente negra por el sol y la momificación) o trabajos dentales fácilmente reconocibles. "Les tomamos fotografías a los tatuajes y otras características potencialmente identificables, se cargan en una base de datos de Estados Unidos, llamada NamUs", que puede ser consultada por cualquier persona, explica Hess.

Y por supuesto hay que mencionar el valiosísimo recurso de las huellas dactilares, que con la esperanza de encontrar un nombre son enviadas para el análisis del FBI, que a su vez tiene relaciones con varias instituciones que pueden tener registros de huellas dactila-

Aunque no se sabe cuántas personas mueren cruzando la frontera terrestre entre Estados Unidos y México, el Colibrí Center habla de una cifra cercana a los 8.000 desde 1998. La falta de certeza se debe no solo a que muchos cuerpos permanecen sin detectar, sino a que, aun si son hallados, pueden no ser reportados. Además, cada jurisdicción, según sus normas, asume este tipo de sucesos de forma distinta; la investigación está fragmentada. Mientras que la de Pima es ejemplar, el doctor Hess explica que hay sectores a lo largo de la frontera en los que quien asume este tipo de casos ni siquiera tiene una formación médica. Esto significa que las probabilidades de que un cuerpo sea identificado también dependen de dónde sea encontrado.

\* Este especial es resultado de un viaje de una semana a la frontera entre Estados Unidos y México, posible por invitación de InquireFirst, una organización periodística sin fines de lucro en San Diego, Ca-

# Cultura

Reportaje

# Después de "La vorágine": transformación social a través de la literatura

A orillas del río Meta, entre la maleza, ha ido creciendo Orocué, el municipio de Casanare donde 100 años atrás estuvo José Eustasio Rivera escribiendo su obra cumbre. Un recorrido por la memoria del escritor en su paso por estas tierras llaneras y reflexiones sobre la transformación que tuvo la población a partir de su obra.



JORGE BRAVO REINA

jbravo@elespectador.com

Orocué, en lengua yaruro, significa lugar de descanso o sitio para quedarse. Así fue para el escritor José Eustasio Rivera, quien tuvo una corta estancia en los Llanos hace más de 100 años.

Para fortuna de muchos, la literatura funciona como una fuente histórica que permite visibilizar el pasado desde los ojos de la escritura. Las posibilidades que ofrecen los textos superan la intención inicial de los autores, quienes a menudo no pueden prever la trascendencia de sus obras.

Ese es el caso de Rivera, quien llegó a este municipio de Casanare en los primeros años del siglo XX. Según los registros históricos, en 1917 se graduó de la Universidad Nacional con su tesis sobre "Liquidación de las herencias". Por ello, José

En Orocué, el rastro de Rivera se encuentra en los parques, en las historias y en la inspiración de nuevas generaciones de artistas y poetas que seguirán encontrando ideas en las palabras del escritor.

Nieto lo contrató para resolver un pleito jurídico que inicialmente se trataba de tierras y ganado, posteriormente los dueños murieron y así esto pasó a tratarse de un asunto de sucesión de herencias, un caso en el que Rivera tenía más conocimiento.

Salió de Bogotá, por caminos destapados, hasta llegar a Villavicencio, después se embarcó desde Puerto Porfía a través del río Meta. Al llegar a Orocué encontró un puerto internacional que recibía embarcaciones procedentes del Atlántico, el Orinoco y el Meta.

En 1918, Rivera arribó a los Llanos Orientales de Casanare y desde mayo de ese año se estableció en Orocué, donde encontró la primera inspiración para empezar a escribir *La vorágine*. Su estadía en este lugar concluyó en 1920, y fue un período en el que atendió varios asuntos relacionados con su oficio de abogado.

Atravesar las llanuras significa apreciar una pintura viva con nubes que parecen hechas a mano, jardines de aves que cantan en medio de los caños, manadas de chigüiros que miran de reojo al viajero y el paso de familias de venados que aún gozan de cierta libertad, escenas que evocan la idea de que este territorio aún guarda su espíritu primario.

En la primera parte del libro, Rivera narra la salida de sus protagonistas desde Bogotá hacia los Llanos, ellos se quedan en la hacienda La Maporita, en las cercanías de Orocué. Esta parte inicial está construida a partir de la observación del propio Rivera en su estadía en Casanare.

Ya en Orocué, el río Meta se lleva el pro-



Orocué es un municipio colombiano ubicado en el departamento del Casanare / Jorge Bravo.

tagonismo, solo basta acercarse a sus orillas para encontrar un caudal que sorprende por su tamaño. Hoy en día se puede caminar por el borde del malecón donde se encuentra un árbol de caracaro (Enterolobium cyclocarpum), el mismo en el que se sentaba Rivera al final de sus jornadas laborales a contemplar el flujo del agua para escribir las primeras páginas de su novela.

La naturaleza es fuente de inspiración, pero solo cuando se está en presencia de ella es cuando la magia surge. El espíritu del agua en su transitar constante eleva la imaginación y la lleva hasta esos lugares donde se gestan las historias, los mitos y los cuentos. No es casualidad que Rivera dedicara algunos de sus poemas a este río, que había sido fuente de inspiración para él durante su estadía en Orocué. "Irguiendo, moribunda, las aletas dorsales, rasga la sardinata los sonoros cristales; y cuando se voltea bajo el rayo de sol, se enciende, como un cirio, el rubí de la escama, y entre peces flotantes, esa trémula llama contagia las espumas de un matiz tornasol".

# La oficina de José Eustasio Rivera en Orocué

A finales del siglo XIX, la familia Amézquita construyó y habitó la casa que lleva Amézquita, directora de la casa museo.

ese nombre. Isabella Amézquita, uno de los personajes reconocidos del pueblo, llegó a conocer a Rivera, y gracias a ella conocemos varios recuerdos del escritor

Durante su estancia en el municipio, José Eustasio Rivera utilizó la oficina del señor Amézquita para realizar sus tareas de abogado. En ese entonces era una casa con techo de palma y piso de tierra, que ha sido descrita como "muy austera, pero acogedora".

Hoy en día la casa es un bien de interés cultural, de carácter municipal, esto significa que se pueden hacer inversiones con dinero del Estado para su promoción. De hecho, en 2016 comenzó un proceso de restauración, con ayuda de convocatorias regionales, y para 2018, 100 años después de la llegada de Rivera, se inauguró el provecto de la casa museo.

En la actualidad, la casa museo cuenta con tres espacios expositivos principales: el salón José Eustasio Rivera, dedicado a la vida y obra del escritor; el salón Isabel Amézquita "Chavita", que recrea la habitación de la última habitante de la casa y guardiana de los relatos sobre el escritor, y el salón de la Memoria, que muestra aspectos de la historia de Orocué. "Antes de la llegada de José Eustasio ya existíamos", mencionó Carmen Julia Mejía Amézquita, directora de la casa museo.

# Se abren inscripciones para el Cinestesia Fest

El Cinestesia Fest es un festival de cine universitario organizado por la Fundación Universitaria Los Libertadores. Desde su creación, en 2017, este evento ha recibido cerca de 18.000 propuestas audiovisuales de varias

partes del mundo.
En la edición número ocho,
que se celebra en 2024, el
festival se enfocará en la
generación de contenidos
alineados con los Objetivos
de Desarrollo Sostenible
(ODS) de la ONU.
Las categorías de esta
edición son: Cortometraje

Social, Cortometraje
Medio Ambiente, Filminuto
Social y Filminuto Medio
Ambiente.
Quienes deseen presentar
sus trabajos podrán
hacerlo hasta el 14 de
junio en la página oficial
del festival: https://
cinestesiafest.com/.

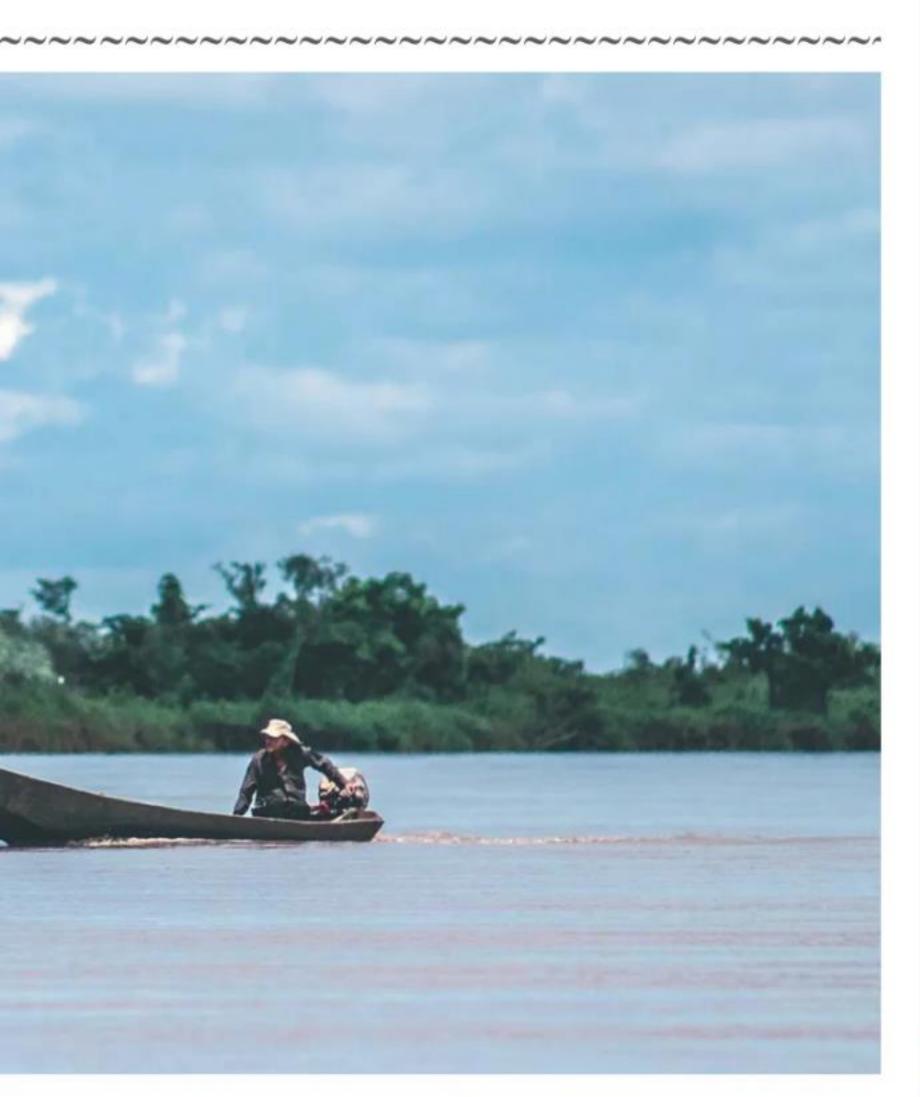

# Orocué después de "La vorágine"

Más de 100 años después es posible recorrer los lugares que inspiraron a José Eustasio Rivera durante su estadía en Orocué. Se puede imaginar cómo era el puerto, los barcos, los llanos, aún existen los vestigios naturales que llevaron al poeta a escribir: "Soy un grávido río, y a la luz meridiana ruedo bajo los ámbitos reflejando el paisaje, y en el hondo murmullo de mi audaz oleaje se oye la voz solemne de la selva lejana".

A pesar de que el autor nunca conoció la transformación social que tuvo este lugar tantos años después de su estadía, este es un caso que sirve para cuestionar el papel que tiene la literatura en medio de la apropiación social de los territorios, el reconocimiento de las tradiciones y de todo lo intangible que rodea a una población, como las ideas, los valores o la idiosincrasia.

Muchas cosas han cambiado desde 1918, pero el río sigue fluyendo, como si el tiempo no hubiera pasado. En Orocué, el rastro de Rivera se encuentra en los parques, en las historias y en la inspiración de nuevas generaciones de artistas y poetas que seguirán encontrando ideas en las palabras del escritor.

"Bajo el sol incendiario que los miem- largo de los años.

bros enerva / se abrillanta el estero como líquido estuco; / duerme el bosque sonámbulo, / y un ramaje caduco pinta islotes de sombra sobre un lienzo de yerba".

Así es el caso del escultor llanero Rafael Miranda, quien ha trabajado con temas culturales de la Orinoquia, especialmente en Orocué, donde tiene más de nueve monumentos alusivos a la tierra. Próximamente tiene planeado ejecutar una obra que honra al autor de *La vorágine* y a los pueblos indígenas que sufrieron a costa de la fiebre del caucho.

Miranda ha estudiado detalladamente la obra de Rivera, encontrando inspiración en sus escritos para crear monumentos que conmemoren los 100 años de publicación de *La vorágine*, una obra que describe los paisajes llaneros.

Orocué, considerado la cuna de La vorágine, está apostando por la cultura con diversas iniciativas que buscan acercar a los jóvenes a la literatura, a través de propuestas artísticas y formativas, con el objetivo de reconocer su papel como centro cultural de Casanare. Este desarrollo del municipio es el resultado de la semilla literaria que Rivera plantó, sin darse cuenta, y que ha crecido y florecido a lo largo de los años.



Apoya EL ESPECTADOR

media maratón de Bogotá

# ¿Listos para la media maratón de Bogotá?

¡Vive una carrera hecha a tu medida! Acceso fácil y salidas escalonadas según tu tiempo estimado de carrera

28 · DE JULIO · 2024

Transmisión Oficial por:

CANAL OFICIAL





ANTENA 2+



Conoce más



# EL ESPECTADOR

FUNDADO EN MEDELLÍN EN 1887 POR FIDEL CANO

El Espectador trabajará en bien de la patria con criterio liberal y en bien de los principios liberales con criterio patriótico. Fidel Cano Gutiérrez

Gerente Eduardo Garcés López Director Fidel Cano Correa

Consejo Editorial
Presidente Gonzalo Córdoba Mallarino
Pilar Reyes, Héctor Abad Faciolince,
Ramiro Bejarano, Armando Montenegro y Jorge Cardona.

Editora en jefe: Angélica Lagos. Productor general: Élber Gutiérrez Roa. Editor Domingo: Nelson Fredy Padilla C. Gerente Digital: Edwin Bohórquez Aya.



Para salir corriendo

# Opinión

Directores: Fidel Cano Gutlérrez: 1887 - 1919. Luis Cano: 1919 - 1949. Gabriel Cano: 1919 - 1923 (Medellin) y 1949 - 1958. Guillermo Cano: 1952 - 1986. Juan Guillermo y Fernando Cano: 1986 - 1997. Rodrigo Pardo: 1998 - 1999. Carlos Lleras de la Fuente: 1999 - 2002. Ricardo Santamaría: 2003. Fidel Cano Correa: 2004 fcano@elespectador.com

© Comunican S.A. 2 ISSN 0122-2856. Ar Vicepresidente Con

El Espectador. Editado por Comunican S.A. ©. Miembro: SIP, WAN, IPI y AMI © Comunican S.A. 2024, Todos los derechos reservados.

ISSN 0122-2856. Año CXXXVII. www.elespectador.com Vicepresidente Comercial Caracol Medios: Mauricio Umaña Blanche.

Gerente Comercial: Monica Cortés Montoya, mccortes@elespectador.com | 3112295911.

Director Ventas Integrales: Juan Pablo Aguirre, jaguirre@elespectador.com | 3164063296.

Proyectos de Sostenibilidad: Elva Lucia Daza, edaza@elespectador.com | 3153319704.

# Con apertura a cambios avanza una reforma

L GOBIERNO DE GUSTAVO PETRO llega con los tiempos apretados, pero con el viento a su favor para aprobar una de sus principales reformas: la ley estatutaria sobre educación. La ministra del ramo, Aurora Vergara, ha realizado un trabajo titánico de conversación con todos los actores involucrados y, en la Comisión Primera del Senado de la República, demostró una apertura para conciliar posiciones con la oposición, cuando ya la iniciativa lucía condenada a hundirse. Eso permitió que el articulado aprobado en el tercer debate haya modificado algunas de las medidas que más resistencia producían, lo que genera un buen pronóstico para su aprobación final. Queda, sin embargo, la duda sobre la asignación presupuestal para entender la educación como derecho fundamental y está por verse si el Pacto Histórico estará dispuesto a aceptar las modificaciones introducidas.

Lo que ocurrió en la Comisión Primera muestra un Congreso dispuesto a deliberar. La oposición al Gobierno no presentó ninguna ponencia de archivo, sino que tanto Cambio Radical como el Centro Democrático hicieron sus propias propuestas de aprobación con modificaciones. Eso llevó a que el Gobierno tuviera

que sentarse a conversar para encontrar puntos en común que salvaran la ley estatutaria de caerse. El resultado final fue 19 votos a favor del proyecto concertado y ninguno en contra. Por ahí se encuentran pistas para la Casa de Nariño sobre cómo sí es posible aprobar reformas cuando se abre la puerta a ajustes razonables.

Está por verse, no obstante, si la ley logra ser aprobada antes del final de la legislatura. Hubo voces en el Pacto Histórico que se lamentaron porque, según ellos, las concesiones modificaron el objetivo progresista de la ley. Dado que solo queda un debate y al Gobierno Nacional se le acaban los días, esa reticencia podría generar obstáculos que hundan todo el articulado. En plenaria del Senado y en la eventual conciliación posterior, la pregunta que enfrenta el oficialismo es aceptar con pragmatismo una ley con modificaciones o correr

Cuando ya lucía destinada a hundirse, la ley estatutaria de educación quedó a punto de ser aprobada, lo que puede dar luces al Gobierno sobre cómo trabajar sus reformas con el Congreso".

el riesgo de que se hunda otra reforma más. Sería útil que los congresistas entiendan que enterrar los esfuerzos realizados por el Ministerio de Educación sería un error.

Especialmente, porque lo que se modificó en el tercer debate corrige varias preocupaciones serias que había sobre la ley. En primer lugar, se reconoce la educación terciaria, lo que abre la puerta a que el modelo educativo nacional se adapte a las necesidades del mercado laboral más allá de la universidad como única opción de preparación. En segundo lugar, se fortalece la autonomía universitaria y se abandona la idea de que la democracia exige que todos los rectores sean elegidos por voto popular de los estudiantes y profesores, algo que causó preocupación en los expertos en educación. En tercer lugar, se recupera la idea de un sistema educativo mixto, con aportes públicos y privados.

El Gobierno está a punto de anotarse un triunfo que puede demostrar cómo trabajar con el Congreso. La ley es positiva en cuanto consagra la educación como derecho fundamental, fomenta la expansión de la educación temprana y ayuda a modernizar el sistema. Debe aprovechar que la oposición estuvo abierta al diálogo para terminar la legislatura con una buena noticia.

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a elespectadoropinion@gmail.com

# Los libros y los cuentos

FRANCISCO GUTIÉRREZ SANÍN



QUÉ CANTIDAD DE LIBROS BUENOS salieron para la pasada Feria del Libro bogotana. Uno que me gustó mucho es *Parapolítica: historia del mayor asalto a la democracia en Colombia* (Planeta).

En él, varias personas involucradas en el proceso de destapar el íntimo entrelazamiento entre sistema político y paramilitarismo en Colombia cuentan cómo lo hicieron, qué sintieron y qué consecuencias afrontaron. Pues, en efecto, buena parte de ellos sufrieron destierro y amenazas. Para no hablar ya de que los autores siguieron las pistas que les iban llegando en medio del clima asfixiante propiciado por un gobierno marcado por tres características: ultrapopular, muy intemperante y el foco del escándalo que se estaba cocinando a fuego lento.

El libro contiene muchas enseñanzas.

Muestra cómo el conocimiento profundo de un tema (nuestro sistema político, en este caso) junto con una buena dosis de olfato detectivesco pueden llevar a hallazgos de gran alcance. Para no hablar de las joyas de comprensión sobre el funcionamiento de ese sistema que se encuentran en muchas páginas.

Los parapolíticos fu para esos gobiernos, que dejó caer la hoja de para sible ("voten por mí mo cárcel").

Lo de Duque, años deplorable porque ma tación, pero la gran un ya se había evaporado.

declaración atribuida a Juan Carlos Martínez Sinisterra (quien tenía por qué saberlo): "Es más rentable una alcaldía que un cargamento de cocaína".

Los eventos que se cuentan en aquel texto ocurrieron hace no mucho, 20 años cortos. Y contienen un par de lecciones simples sobre el camino recorrido. Dicho de la manera más simple posible: los dos gobiernos del expresidente Uribe fueron de unidad nacional y de ilegalidades extraordinarias. Plagadas de narcotráfico y con costos humanos inenarrables. Eso era inevitable, pues Uribe fue la bisagra que articuló las demandas de múltiples actores, por encima de la línea divisoria entre legalidad e ilegalidad. Su programa había que implementarlo a como diera lugar. De eso dan fe desde los ataques a la Corte Suprema y a la oposición hasta las ejecuciones extrajudiciales masivas conocidas como falsos positivos, pasando por reelección, yidispolítica, etc. También, la toma paramilitar de varias universidades, que no mereció un batido de pestañas de los uribistas, pese a su conocida y profunda preocupación por la autonomía universitaria.

Los parapolíticos fueron tan importantes para esos gobiernos, que en su caso incluso se dejó caer la hoja de parra de la negación plausible ("voten por mí mientras no estén en la cárcel").

Lo de Duque, años después, pareció tan deplorable porque mantuvo la misma orientación, pero la gran unidad alrededor de ella ya se había evaporado. Y, bueno, sí, porque en efecto era deplorable. Pero aquí es donde comienzan los motivos para el asombro. Porque, pese a lo contundente de la evidencia, ha ido adquiriendo carta de ciudadanía una cierta narrativa nostálgica, que sugiere que vivíamos en un mundo de armonía, hasta que nos "polarizamos" entre derecha e izquierda. Había problemas, sí, pero ibamos progresando (pregúntenles a las madres de Soacha o a los familiares de la cantidad de gente fumigada por los amiguitos de los parapolíticos, a ver si están de acuerdo). Entonces, se nos atravesaron las "ideologías extremas". Cuidado: podría pasar algo terrible.

Santos, en particular, debería saberlo: hombre, lo terrible ya ha pasado y de manera masiva. En sus narices. Mientras era alto funcionario de Uribe. También, durante sus gobiernos. Todos con reelección, por lo demás. Santos no tiene cara para plantear lo que está planteando. Lo mismo se aplica a muchos otros. México es un país muy distinto al nuestro, pero allá ese mismo cuento (también con incitaciones golpistas) condujo a una catástrofe electoral. Y al masivo y merecido triunfo de Sheinbaum.

Habría otra manera de enfocar las cosas. Podríamos apostarle a un país con más discusión, con menos "unidad" (eso, en todo caso, ya no es posible), pero un poco más abierto e incluyente. Y, con algo de suerte, menos matón. Con acuerdos para que las cosas no se salgan de madre y con diversidad real en las opciones políticas.

# Nieves



# ¿Qué es lo que pasa en San Andrés?

MARIO FERNANDO PRADO



UNA DE LAS MÁS BELLAS ISLAS DEL mundo, con ese incomparable mar de siete colores y una vegetación exuberante, está afrontando una crisis que no reconocen algunos sectores, pero cada vez se hace más visible.

La prueba es que ha disminuido la calidad y la cantidad de turistas que la visitan porque, hablando en plata blanca, es más barato ir a Cancún que al paraíso colombiano por culpa, entre otras cosas, de los famosos planes "todo incluido". Si bien resultan más económicos porque ofrecen desde los vuelos hasta los hoteles y los restaurantes, son una competencia desleal con las otras aerolíneas, hoteles, restaurantes y hasta el comercio.

Lo peor del caso es que esos pulpos se llevan la platica para afuera ante la mirada complaciente de quienes deberían proteger a los más débiles, no prohibiendo la competencia pero sí apoyando a los raizales que son unos desplazados en su propia tierra.

Para un David resulta imposible pelear con un Goliat que se la gana toda y se la lleva toda. La clase sándwich es la que termina llevando del bulto porque o compra los "todo incluido" o termina yéndose para Cancún.

Lo más grave es que el Estado sigue pasando de agache, en otra de las grandes paradojas de este país. La población nativa no demora en exigir que se le tenga en cuenta y que con toda esa plata que le entra a la Nación se hagan obras de infraestructura en la isla.

Ojalá no envíen carrotanques con agua dulce y después firmen convenios y promesas que nunca se van a cumplir, generando otro robo al bolsillo de los colombianos. No olvidemos que la corrupción en San Andrés ha sido un común denominador de tan bello lugar.

# Una defensa de la decencia

JUAN CARLOS BOTERO



ENUNPAÍSCOMO COLOMBIA, PARtido en dos por la polarización y con redes sociales tóxicas y llenas de odio, donde tantos se dedican a descalificar a quien piensa distinto, la actitud más urgente y revolucionaria es la decencia.

En efecto, lo grave de la polarización no es sólo que divide al país en bandos antagónicos, sino que cada bando ve al otro como un enemigo. Y frente al enemigo sólo queda declararle la guerra y derrotarlo. ¿Pero cómo derrota medio país al otro? Obligados a vivir juntos y ante la imposibilidad de triunfar unos sobre otros, el resultado es la parálisis o el fin del sistema. O la guerra civil.

En Colombia llevamos demasiado tiempo sufriendo la violencia. Pero el mayor error consiste en creer que la violencia la generan otros. Nosotros no. Son asesinos organizados y remotos los culpables de la violencia. Por eso creemos que la violencia se acabará con procesos de paz y estos no le corresponden a la ciudadanía sino al Estado: doblegar, neutralizar o negociar con los violentos.

Esa creencia es cómoda pero incompleta. Y aún más: ingenua y falsa. La cultura de la violencia que impera en el país nos contamina a todos. Y si creen que exagero, basta preguntar: ¿cómo nos tratamos? ¿Cómo dialogamos? ¿Por qué son tan elevadas las tasas de violencia doméstica? ¿De género? Quizás lo negamos o ignoramos, pero gran parte de la población no sólo es víctima de la violencia. Es su reproductora. En diferentes grados y cuotas de responsabilidad, sin duda. Pero la gran violencia nacional no puede existir sin el aporte de esa violencia diaria e individual.

Hasta se puede decir que la tajada más grande y valiosa de la problemática es a nivel social y personal. Se necesita pacificar el alma de los colombianos, así suene cursi, y renovar la forma de tratarnos.

Es urgente eliminar la desconfianza que prevalece entre la ciudadanía y la mirada de reojo a quien es visto como enemigo. Por eso debemos cambiar la cultura de la violencia y de la polarización por la cultura de la decencia. En este contexto, se requiere no sólo defender el Estado de derecho, elecciones libres, jueces y periodistas independientes, la separación de poderes y contrapesos eficaces y autónomos. También hay que promover un nuevo trato entre nosotros, dialogar con respeto, reprimir el deseo de insultar y descalificar, intentar entender al otro y la perspectiva desde la cual ve el mundo y forma sus opiniones.

Lo más sencillo, e inútil, es insultar. Lo más dificil, y constructivo, es escuchar y refutar con altura, debatir desde una posición de permeabilidad, tolerancia y autocrítica. Y lo más fácil es burlarse de todo esto. Acusar a la persona de ser cobarde o tibio porque no comulga con uno de los dos bandos. Así les pasó a Gandhi y a Martin Luther King, cuando predicaban la resistencia no violenta. Pero su posición no era cobarde sino valiente. Y mucho más eficaz, a tal punto que el uno derrocó al imperio más grande del mundo y el otro cambió las relaciones sociales y raciales en su país. Para reformar el mundo, ellos nos enseñaron, hay que ampliar la mente y ejercer la tolerancia. Y vernos como somos: compatriotas y hermanos. No enemigos.

Como dijo Frank Zappa: la mente humana es como un paracaídas. Sólo sirve si está abierta.

@JuanCarBotero

# Chócolo



# Cuando se alinean los astros



ESTA SEMANA, ALREDEDOR DE UNA hora antes del amanecer, es posible ver un fenómeno celeste que está alimentando especulaciones de varios calibres en las redes sociales. Antes de que despunte el día, Júpiter, Mercurio, Marte y Saturno aparecerán alineados en el cielo formando, más o menos, una línea recta. A esa alineación se suman Neptuno y Urano, aunque no son visibles sin un telescopio. ¿Qué significa este desfile planetario para su destino y el de la humanidad?

Al observar el cielo periódicamente, los humanos en diversos lugares de la Tierra y en distintos momentos de la historia notaron lo mismo que hoy se puede confirmar con algo de paciencia: no todos los puntos brillantes en el cielo nocturno se mueven de la misma forma. Hay algunos que aparecen en la misma posición en el firmamento formando el telón que se mueve de oriente a occidente con el transcurrir de la noche. En la Antigüedad se les llamó "estrellas fijas" y usted a lo mejor conoce varias de ellas porque se usan para definir las constelaciones. Hay otros puntos brillantes que no siguen la ruta de las estrellas fijas e incluso a veces parecen moverse en la dirección contraria a ellas. En la antigua

Grecia les llamaban planetes asteres (estrellas errantes), de donde heredamos la palabra "planeta".

Los anillos de Saturno, la mancha roja de Júpiter y los aparentes canales en la roja superficie de Marte son imágenes modernas de los planetas. Durante la mayor parte de la historia humana los planetas no eran más que esos puntos brillantes que se movían respecto a las estrellas fijas. Los registros más antiguos de su posición en el firmamento datan de hace más de 2.700 años. Están en las tablillas Enuma Anu Enlil, unas 70 piezas de arcilla del tamaño de un teléfono inteligente encontradas a finales del siglo XIX en las excavaciones de la antigua ciudad de Nínive (Nineveh), en el norte de Irak. En ellas están consignados una serie de presagios y su relación con fenómenos celestes, incluidos los movimientos de los planetas Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, los únicos conocidos hasta la invención del telescopio.

Quienes observaban el cielo en la antigua Mesopotamia estudiaban los cuerpos celestes con el fin de adivinar la voluntad de los dioses para toda la humanidad. A diferencia de otros

La astrología pretende ser una práctica científica basada en observaciones, pero es incompatible con el método científico".

sistemas de adivinación antiguos, la observación de los astros no dependía de acontecimientos aleatorios, como la lectura del vuelo de los pájaros o de las hojas de té. Los cuerpos celestes tienen ciclos. Al intentar encontrar la relación entre esos ciclos y la vida de los humanos surgió lo que conocemos como astrología.

La historia ha demostrado que la astrología tiene un poder predictivo muy limitado. Al igual que el creacionismo, la homeopatía, la fotografía Kirlian, la radiestesia y la ufología, pretende ser una práctica científica basada en observaciones, pero es incompatible con el método científico. Ha sobrevivido hasta nuestros días usando la confianza en el sesgo de confirmación de quienes creen en sus predicciones.

Si usted cree que la alineación de los planetas tendrá un efecto en su vida, seguramente lo encontrará. Si usted cree que el desfile planetario es un punto de inflexión en la historia mundial, una ojeada a las noticias lo reafirmará en su convicción. Le parecerá que poco tiene que ver que el sistema solar sea plano como una arepa proyectándose siempre como una línea en el cielo. No importa que las alineaciones planetarias sean un fenómeno más bien común y que hayamos tenido cinco durante el 2023. Le parecerá que la ciencia es arrogante por demostrar que los humanos no vivimos en un ciclo que estamos condenados a repetir. Pero eso tiene sin cuidado a los grandes cuerpos que giran alrededor del Sol, a ellos sí que no les importa nada nuestro destino.

# El 18 / El régimen

AUGUSTO TRUJILLO MUÑOZ



LA CONSTITUCIÓN DEL 91 NO SERÍA ninguna panacea, pero sí fue pensada en función del nuevo país que, entre la necesidad y la esperanza, se esbozaba en el horizonte. Sin embargo, Adela Cortina se permitió decir que "los colombianos no la tomaron en serio". El mismo Gobierno que avaló su texto propició contrarreformas que lo desvirtuaron. La autonomía territorial, la participación ciudadana, el pluralismo jurídico se quedaron escritos, mientras el viejo sistema electoral, la partidocracia, la recentralización fueron revividos en sucesivas reformas.

De esa manera se perpetuó algo que Álvaro Gómez Hurtado bautizó con un nombre apodíctico: "el régimen". Los grandes temas de la nueva Carta Política, fruto del consenso constituyente, no encontraron voluntad política para su desarrollo. Hay un gran vacío de liderazgo, dijo Gómez: "Es un vacío que suena, que pesa, que duele". Y agregó un alarmante aserto: "La política

se ensució en los últimos años para girar en torno al clientelismo y al dinero. 'El régimen' que la sustenta necesita mantenerla así para mantener su predominio".

La Constitución que se pensó para un nuevo país se enredó en las mismas urdimbres del "régimen". Gómez recuerda que al "régimen" pertenecen "con distintos grados de afiliación el Congreso, los partidos políticos, la prensa oficialista, algunos grandes bloques económicos y sectores minoritarios de los sindicatos, de la Iglesia y de los gremios. Y, claro está, el Gobierno. El Gobierno es el agente más activo de este conglomerado de solidaridades ilegítimas". ¿Qué hacer, entonces, para enfrentarlo?

La respuesta fue bien preocupante: "Nadie se atreve a interferir "el régimen" porque es más fuerte y más duradero que cada uno de sus componentes. Tiene una omnipotencia ilimitada y ejerce sobre la sociedad un dominio oscuro, denso, amorfo". Su poder actual sería incluso mayor que en los tiempos de Álvaro Gómez: conserva su influencia sombría porque se vistió de populismo y puede cooptar la crítica o manipularla a voluntad. El actual Gobierno lo ha desafiado en medio de no pocas improvisaciones y, tal vez por eso mismo, sin éxito.

El Nuevo Siglo publicó, el 1º de diciembre del 2020, el texto completo de la conferencia de Álvaro Gómez sobre este tema, la cual definió como su manifiesto para la posteridad: "No vale la pena acusar al presidente o disolver el Congreso o zarandear a los jueces. "El régimen" es más fuerte y más duradero que cada uno de sus componentes". Resulta muy dificil desmantelarlo. Gómez tenía razón, pero la Carta Política también: La autonomía territorial, la participación ciudadana, el pluralismo jurídico significan una respuesta.

En efecto, el solo hecho de divorciar el suceso local/regional de la maraña nacional desata una dinámica capaz de generar nuevos desarrollos políticos. Una auténtica participación de los ciudadanos va a modificar el poder omnipresente de unos partidos políticos privatizados. El pluralismo jurídico está en condiciones de conseguir unidad en la diferencia. "El régimen" se encargó de desactivar cualquier estímulo a esas tres instituciones, porque cada una de ellas y, sobre todo, las tres en su conjunto podrían neutralizarlo. Basta, entonces, con regresar al texto original de la Constitución: pero los colombianos necesitan tomárselo en serio.

# EL ESPECTADOR

Editado por Comunican S.A. Calle 103 Nº 69B-43 Bogotá, Colombia. Línea de servicio al cliente: 601-4232300 Opc. 2. Redacción: 601-4232300. Suscripciones: 601-4232300 Opc. 1. Publicidad: 601-4232300. www.elespectador.com

Si usted tiene una rectificación o aclaración sobre algún tema publicado en este medio, por favor escribanos a aclaracionesyrectificaciones@elespectador.com

# Cartas de los lectores

# La inseguridad en Bogotá

El tema de la inseguridad en Bogotá no es ni tan simplista como plantean el presidente Petro y su ministro de Defensa, ocultando el sol con porcentajes, ni tan tecnicista como para creer que el problema actual de inseguridad se resuelve al incrementar el pie de fuerza policial. La triste verdad es que el problema que vemos es la copa que se rebosa. Porque lo que hay de fondo es un imaginario social en el que se premia a los mafiosos, de barrio o de pueblo, desechando de tajo la educación como la mejor forma de romper la brecha social de los jóvenes. La música, las series de streaming y la misma realidad del país muestran que incluso la justicia está del lado de los atrevidos, de los que se toman el mundo por su propia mano. Es sencillo. Hable con un muchacho de 20 años para que nos cuente cómo planea su vida o, más bien, qué desecha de entrada en sus planes: estudiar mucho, trabajar duro o ahorrar son valores anacrónicos que no garantizan nada. Por el contrario, un golpe de suerte en redes sociales que garantice ingresos a cambio de likes o pertenecer a una empresa de crimen organizado -sea una banda de atracadores, piratas informáticos o de cualquier índole, más tangibleparece ser una mejor elección. Asistimos a la ruptura de la conciencia social que limitaba estas conductas. Ya no hay cómo decirle a la juventud que deje de hacer algo que sus noticieros le muestran a diario de parte de las clases que están en el poder. La diferencia entre ayer y hoy, a este respecto, es que el límite ya no es ético o de recursos, sino de agallas. Y estos muchachos tienen muchísimas.

A lo que voy es a que es inexorable el curso de colisión de esta sociedad. Y habrá que ver el tema policial como un paliativo que no detendrá esta tendencia, porque el modelo salvadoreño solo sofisticará los métodos, pero no acabará los fines. Podemos prepararnos para las consecuencias, como en una enfermedad terminal, escondernos en nuestros mundos digitales perfectos y evitar salir a la calle, pero el mundo que construimos para ellos ya es una realidad. No hay que mentirse con soluciones políticas.

Ángel Soliz

# DE LABIOS



un derecho fundamental al voto. Simplemente no está en la Constitución".

Corte Suprema de Kansas, en los Estados Unidos, refiriéndose a la Constitución de ese estado. En una decisión que causó polémica, dijo que no hay motivos para defender el derecho fundamental al voto, por lo que se pueden introducir medidas que limiten la capacidad de las personas de participar en las elecciones, incluyendo exigir doble verificación para el voto por correo.

# Mheo



# Humboldt y sus dos soles





ALEXANDER VON HUMBOLDT ES UN personaje cumbre entre los siglos XVIII y XIX, escogido por William Ospina como protagonista de su penúltimo libro, Pondré mi oído en la piedra hasta que hable, Random House, 2023. El sabio naturalista alemán fue un desmesurado investigador de la naturaleza y un nuevo descubridor de América.

A la altura de sus 30 años de edad anduvo explorando ríos, montañas, volcanes, cielos y poblaciones de indios y de esclavos, en varios países del Caribe y de las tres Américas. Documentó en láminas, libros y correspondencia su minuciosa compenetración con este nuevo mundo, que poco tenía que ver con su Europa familiar.

Y ahora se le reveló a Ospina quien hace no su biografía ni un estudio erudito, sino un relato apasionado y personal de la fiebre que obsesionó a un hombre comparable solo con Aristóteles y Leonardo da Vinci. El autor mezcla algo de ficción y de recuerdos de su conocimiento personal como escritor de novelas escenificadas en nuestra geografía enmarañada. "Aquí se trata menos de contar que de sentir a Humboldt", advierte.

Luego de tres siglos de presencia y conquista de los españoles, Humboldt se da cuenta de que "solo las cordilleras equinocciales de América ofrecen toda la variedad de especies vegetales. Aquello que en el resto del globo solo está parcialmente". España venía persiguiendo el oro y esta pasión de riqueza la hizo ciega a la verdad de que nuestras formas vegetales "no se muestran completas ni en el Himalaya ni en las pendientes de los Alpes ni en la cumbre africana sino en los equinoccios andinos".

No contento con ascender hasta la boca de los volcanes, se introdujo en sus fauces, probó mucho de su furia de fuego, hasta concluir que "el secreto del planeta y tal vez de la vida estaba en el magma de las profundidades". Entonces concluyó que "hay un sol de adentro y un sol de afuera".

A pesar de que su faena entre nosotros duró cinco años, muy pocas son las anotaciones

de tipo personal e íntimo que incluyó en sus informes. No obstante, se dejó sorprender por murmullos de la cotidianeidad de los casi tres millones de esclavos: "Veía pasar el cargamento torturado de los barcos negreros, pero le pareció que había música en ellos".

De ahí que Ospina anota que "Alexander escribía textos científicos como si fueran poemas". De su cartas y reportes sobre la medida de cada curva de los ríos estaban pendientes los escritores, políticos y científicos de la época, como Goethe, Mutis, Caldas, Bolívar, Napoleón, Jefferson.

No era un observador a distancia, se compenetraba con todas las cosas: "No se conformaba con aplicar electricidad a las plantas o a las ranas muertas, también la experimentaba en su propio cuerpo. Quería entender qué parte de nuestro ser se debe a la electricidad y al magnetismo... y de qué manera la energía mueve nuestros músculos".

Regresó a Europa con su salud plena y vivió hasta los 89 años. "La expansión de su horizonte sensorial lo llenó de vitalidad", concluye Ospina.

arturoguerreror@gmail.com













PILAR CUARȚAS RODRÍGUEZ

pcuartas@elespectador.com ©pilar4as

Cada quien percibe la vida a través de sus propios filtros. Nos atraviesan tantos factores que hacen imposible que sea la misma para todas. La infancia, el barrio, la familia, la escuela, el estrato, los amigos, el trabajo, el género. Y, a veces, cuando nos paramos a mirarla desde otro lugar, uno abismalmente distinto al que siempre habíamos ocupado, la vida nos cambia por completo. Donde había orgullo puede surgir vergüenza, la culpa puede reemplazar la seguridad, la confianza podría ser minada por la rabia y donde creíamos ver justicia empieza a imponerse la impunidad.

Eso es lo que le pasa a Teresa García cuando deja de pararse en un juzgado como abogada defensora de agresores sexuales para sentarse en la silla en la que cientos de mujeres se reconocen como víctimas y tienen que relatar una y otra vez cómo sus cuerpos fueron tocados o penetrados por hombres sin que ellas lo desearan. Hombres reputados, con paredes llenas de cartones, amigos influyentes y una fachada bien montada en el lugar donde trabajan.

A Teresa García la interpreta en las tablas del Teatro Nacional la actriz Cristina Umaña, pero su monólogo podría ser el mismo que ronda la cabeza de cualquier víctima de violencia sexual, en Colombia, China o Australia. Las preguntas que se vuelven bucle, los juicios que te persiguen y las reflexiones esclarecedoras que cobran vida gracias a la rabia, a la coherente y digna rabia, tan estigmatizada, pero necesaria para impulsar una denuncia por agresión sexual ante un sistema penal que poco o nada les cree a las denunciantes.

¿Esto me pasó a mí? ¿No era que siempre les pasaba a otras? ¿A mí, que soy abogada? ¿A mí, que sé de delitos sexuales? ¿Por qué no me levanté y fui enseguida a Medicina Legal? ¿Por qué no pensé en recolectar las pruebas que había en mi cuerpo?¿Estoy exagerando?¿Solo fue una cosa de tragos? ¿Yo quería? ¿Fui lo suficientemente clara al decirle que no quería? ¿Cómo haré para verle la cara a él todos los días en la oficina? ¿Aquí terminó mi carrera profesional? ¿Me van a creer? ¿Quiénes se pondrán de su parte?; Alguien me apoyará? ¿Cuándo voy a sanar?



Un monólogo sobre la justicia

sobre la justicia injusta tras una agresión sexual

Cristina Umaña interpreta a Teresa García, una abogada que pasa de defender a agresores sexuales a vivir en carne propia las trabas que el sistema penal les impone a las denunciantes. Aquí les contamos cómo nos fue viendo la obra, que estará en el Teatro Nacional en Bogotá hasta el 13 de julio.

La obra Prima facie se presenta al público en el Teatro Nacional hasta el 13 de julio. / Teatro Nacional

Ver la obra *Prima facie*, que se presenta estos días y hasta el 13 de julio en el Teatro Nacional de Bogotá, te abre un hueco en el estómago, te remueve recuerdos, te incomoda, pero te escupe la verdad en la cara. Que el sistema penal es injusto con las mujeres que denuncian violencia sexual. De entrada, las revictimiza, las juzga, no les cree, las somete a una agonizante espera y les invierte la carga. Son ellas las que pasan al banquillo de los acusados.

Y esa es la universalidad de las denunciantes sin importar en qué país vivan, porque esta obra fue escrita originalmente por la dramaturga, libretista, guionista y abogada Suzie Miller, hastiada del sistema judicial británico, pero ya ha sido adaptada en Australia, España, Estados Unidos, Francia y ahora en Colombia.

Cada frase del monólogo de Prima facie parece extraída de la realidad local. Una de las obsesiones de Nicolás Montero, director de la obra, fue precisamente ajustar la idea original al sistema legal colombiano. Así, por ejemplo, la participación de un jurado en el proceso penal fue reemplazada únicamente por la figura del juez, porque en Colombia no existen los jurados. Además, durante la preparación de la obra, consultaron a un abogado y una jueza que trabajan casos sobre violencias sexuales. La jueza asistió como invitada especial a la primera función y salió conmovida imaginando si fuera ella la que debía resolver la verdad de Teresa García.

Durante dos horas, Cristina Umaña atrapa al público con su monólogo, es inevitable dejar de mirarla o escucharla. Y el montaje está pensado para eso. No hay grandes efectos, se protegió la sinceridad de la actriz, y las luces, la escenografía y el resto de la puesta en escena están a su servicio, para que ella confronte a la audiencia.

En los primeros ensayos, la actriz lloró conmovida por la travesía de Teresa y, aunque le dijo a El Espectador que no hay ninguna experiencia ni recuerdo compartido con su personaje, el hecho de ser mujer las conecta. "Creo que hay algo ancestral que nos cruza a todas (...) Después de hacer este papel y conversar con abogadas y juezas, creo que la ley en casos de violencia sexual se tiene que revisar en Colombia, porque protege más al victimario que a la víctima", sostiene Umaña.

Hablar de impunidad en deli-

del monólogo de "Prima facie" parece extraída de la realidad local.

tos sexuales es habitual. En 2018. cuando la periodista Claudia Morales contó en su columna en este diario que había sido violada hacía años por su jefe, la abogada feminista Mariana Ardila Trujillo aseguró en Ámbito Jurídico que "la impunidad por violencia sexual en Colombia supera el 90 %". Ardila explicó que para las mujeres es difícil confiar en que la denuncia prospere y termine en un castigo y en la reparación del daño. "Las víctimas sienten que denunciar puede afectarlas, y no solo por las potenciales retaliaciones de los agresores, sino, principalmente, porque el sistema judicial las revictimiza".

La vergüenza y la culpa son dos emociones que permanecen en el auditorio de Prima facie. Ambas son bien conocidas entre las sobrevivientes de violencia sexual. Luchar contra ellas es una batalla diaria. Cristina Umaña también las ha atravesado, especialmente cuando siendo joven entabló relaciones de pareja poco sanas, en las que sufrió maltrato psicológico, que minaron su autoestima y la hicieron sentir insegura y poco merecedora. Se sintió irrespetada por sus parejas y en varias de esas situaciones estuvo presente el alcohol, que también media las escenas de Prima facie y suele ser usado por los agresores sexuales para justificar la comi- otro lugar?

sión de sus delitos.

"El alcohol altera los sentidos y, bajo esa lógica, algunas veces se justifican comportamientos asegurando que si estuviera sobrio o sobria no lo hubiera hecho, o que el recuerdo de los hechos no es claro porque se estaba bajo los efectos del alcohol. En exceso, está lejos de ser un buen compañero y no en vano Suzie Miller lo pone en el plot twist (giro de la trama) de la historia. Además, en las audiencias sobre abuso sexual, la presencia de alcohol termina sirviendo muchas veces para desestimar el testimonio de la víctima", dice Umaña.

Prima facie cuenta esta y otras verdades de cuando la justicia es injusta al juzgar las violencias sexuales. Nos pone a reflexionar sobre el consentimiento, más allá de los términos jurídicos rígidos, pomposos y grandilocuentes. Y lo hace a través de Teresa García, una abogada que vive en carne propia lo que antes vivía fríamente a través de otros. Ahora ve la vida con otro filtro, parada desde otro lugar radicalmente distinto. Cristina Umaña cree que no ha vivido una situación tan crítica como la de su personaje, pero la vida sí la ha llevado a cambiar la forma de ver ciertas cosas y comerse sus palabras. ¿Y a ti? ¿La vida te ha cambiado cuando la miras desde

# **Deportivas**

# Pilotos en Francia

Los colombianos Jerónimo Berrío y Pedro Juan Moreno, en el JS P4 número 66 del Team Virage. correrán mañana la tercera fecha de la Ligier European Series 2024, preámbulo de las 24 Horas de Le Mans, en el emblemático circuito de La Sarthe.

# Rumbo a París 2024

A menos de 50 días para los Juegos Olímpicos de Paris y a 20 del cierre de la fase de clasificaciones. Colombia tiene 66 cupos confirmados y espera lograr al menos 20 más para superar los 71 deportistas que estuvieron en Tokio 2020.



# ¿Falcao a Millos?

Gustavo Serpa, máximo dirigente de Millonarios, y Radamel Falcao García se reunieron ayer en Bogotá para tratar el tema de la posible vinculación del delantero de 38 años el club embajador, que hizo una oferta y está a la espera de una respuesta del jugador.

# Colombia en Washington

Con la mira puesta en la Copa América, que arranca el 20 de junio, la selección colombiana de fútbol de mayores trabaja desde ayer en Washington. La tricolor enfrentará mañana a Estados Unidos, desde las 4:30 p.m., con transmisión por el Gol Caracol, en juego de preparación.

# Deportes

Final de ida, este sábado a las 7:30 p.m.

# Las claves de Bucaramanga y Santa Fe para ganar el título de la Liga BetPlay

Leopardos y leones tienen características similares tanto en juego como en proceso. Los santandereanos buscan su primera estrella; los bogotanos, la décima.



LUIS GUILLERMO ORDÓÑEZ OLANO

Lordonez@elespectador.com 

Respeto, esa puede ser la palabra de define lo que sienten los dos finalistas de la Liga BetPlay por su rival. También reconocimiento, pues ambos admiten que su adversario se ha ganado a pulso un cupo en la fase definitiva del torneo colombiano. Y, por supuesto, orgullo, pues más allá de que hay que mantener los pies sobre la tierra y ser cautos, son enfáticos al explicar las razones de su éxito este semestre.

Con procesos bastante similares e incluso estilos de juego parecidos, Atlético Bucaramanga e Independiente Santa Fe se asemejan incluso en que se gestaron en medio de críticas a sus respectivas dirigencias y con base en técnicos temperamentales, obsesivos de la táctica, el orden y el trabajo colectivo.

No hay que ser un experto en análisis estratégicos del fútbol para entender las indentidades de leopardos y leones. No son defensivos, pero le apuestan a la solidez y el equilibrio como base; lo que requiere conceptos claros por parte del cuerpo técnico y una interpretación adecuada de los jugadores, así como un estado físico óptimo para la exigencia que se requiere.

Más allá de lo que reflejan los equipos en la cancha, los buenos resultados se deben a que los entrenadores han sabido liderar a sus planteles y los han con-

El primer partido de la final, este sábado en Bucaramanga, será dirigido por el experimentado árbitro antioqueño Wilmar Roldán.

vencido de sus capacidades, pero sobre todo a que en ambos clubes todos están tirando para el mismo lado.

# Los números no mienten

Santa Fe, que arrancó el año sin grandes ambiciones, venía ya con un par de meses bajo el mando del uruguayo Pablo Peirano, quien fue asistente técnico de Gerardo Pelusso en su paso por el conjunto cardenal, en 2015 y 2016. Sus contrataciones no vendían mucho, excepto la de Daniel Torres, el jugador más destacado de la Liga hasta el momento. El caqueceño de 34 años llegó en el mejor momento de su carrera y a su tradicional garra y despliegue le sumó la madurez y sabiduría que dan el tiempo y los partidos. El volante de marca, que ganó todo con Santa Fe, llegó convertido en un creativo que arranca desde atrás e incluso llega constantemente a posición de gol. Es, sin duda, el alma cardenal, al lado del delantero Hugo Rodallega, siempre peligroso y participativo, así como el arquero Andrés Mosquera Marmolejo, determinante las veces, no muchas, que es exigido.

Otros refuerzos rojos parecían discretos, pero han funcionado: los centrales Facundo Argüello y Marcelo Ortiz, los volantes Juan Pablo Zuluaga y Francisco Chaverra, el delantero Agustín Rodríguez y hasta el lateral Elvis Perlaza, resistido entre la hinchada por su pasado azul. Los demás no han brillado, pero en realidad han tenido poca opción de jugar.

En 2024 Santa Fe ha jugado 25 partidos, con 15 victorias, cinco empates y cinco derrotas, 30 goles a favor y 13 en contra. Con 50 puntos es, de lejos, el equipo de mejor rendimiento, con un 66,6 %. "No hemos ganado nada. Estamos satisfechos con la manera como ha crecido el plantel, como hemos afrontado especialmente estas finales, pero está claro que la meta es ser campeones, colgar una estrella más en el escudo. No es momento de relajarse, sino de seguir día para mejorar y no despertar de este tros es una gran satisfacción ver a la



El técnico Rafael Dudamel, arquitecto del Bucaramanga, y Daniel Torres, referente del plantel santafereño. / Mauricio Alvarado

ajustando cosas. Este es un grupo que tiene humildad, pero ambición, que ha tenido la capacidad para resolver las situaciones complejas que se nos han presentado, que es lo que nos permite soñar", asegura Peirano, cuya premisa al asumir el cargo, en octubre pasado, fue devolverle al equipo las ganas de victoria y el espíritu de lucha.

Con Atlético Bucaramanga pasó algo parecido. Contrató al entrenador venezolano Rafael Dudamel y a 14 jugadores, entre ellos los pilares de la campaña: Aldair Quintana, Leonardo Flores, Aldair Gutiérrez, Fabry Castro, Fredy Hinestroza, Jean Colorado, Daniel Mosquera, Joider Micolta y Fabián Sambueza. A diferencia de Santa Fe, el leopardo no tiene un gran líder dentro de la cancha, es más colectivo, más allá de que sus mejores momentos en el torneo se dieron cuando apareció el 10 argentino.

De 25 juegos, Bucaramanga ganó 13, empató siete y perdió cinco. Anotó 28 veces, dos menos que Santa Fe, y permitió los mismos 13 goles que el cuadro cardenal. Sumó 46 puntos, para un rendimiento del 61,3 %. "Durante todo el campeonato hemos sido fieles a nuestro estilo, a nuestras formas. Conocemos las virtudes y los defectos que tenemos, trabajamos día a sueño en el que nos metimos, respaldados por una tremenda hinchada, una ciudad y toda una región que está viviendo algo histórico", señala el técnico que fue campeón con el Deportivo Cali en 2021 y que como jugador pasó por Huila, Santa Fe, Cali, Millonarios, Cortuluá y América, en Colombia.

De acuerdo con las estadísticas, los albirrojos son levemente favoritos para la serie que se jugará desde este sábado, a las 7:30 p.m., en el estadio Alfonso López, de la Ciudad Bonita. La vuelta será el 15 de junio a esa misma hora en El Campín, de la capital de la República.

# El peso de la historia

Hay un factor que puede resultar determinante en los 180 minutos de la final de la Liga BetPlay. Bucaramanga jugará la primera final en torneos cortos y la segunda de sus 75 años de historia. En 1997 fue subcampeón, al caer en la definición del campeonato de adecuación frente al América de Cali, por un marcador global de 3-0.

Esa presión, que puede tener un efecto motivador, también podría jugar en contra de la plantilla leoparda, que está ad portas de darle la primera estrella al departamento de Santander. "Para noso-

# Hoy, semifinales masculinas de Roland Garros

A partir de las 7:30 a.m., con transmisión por Espn, se jugarán las semifinales masculinas del Abierto de Francia Roland Garros, el segundo torneo de Grand Slam del tenis. El español Carlos Alcaraz enfrentará al nuevo número uno del mundo, el italiano Jannik

Sinner, y luego el noruego
Casper Ruud —que avanzó
gracias al retiro por lesión
de Novak Djokovic— se
las verá con el alemán
Alexander Zverev.
En la rama femenina ayer
quedó definida la final,
que se jugará este sábado.
La gran favorita al título y

campeona defensora, la polaca Iga Swiatek, superó a la estadounidense Coco Gauff, con parciales de 6-2 y 6-4, mientras que la italiana Jasmine Paolini buscará su primera corona en París tras derrotar a la rusa Mirra Andreeva, de 17 años, por 6-3, 6-1,



gente contenta, el ambiente festivo de la ciudad, las caras felices y todo el movimiento que hay. No podemos prometer sino el máximo de entrega para darles el título, vamos a dejar todo dentro de la cancha", dijo Fabián Sambueza, el hombre de las ideas en la media cancha.

Pero si de motivación se trata, en Santa Fe también hay mucha. Lo reconoce Hugo Rodallega, quien regresó al país tras dos décadas jugando en el exterior, para levantar trofeos: "Estamos viviendo un sueño, disfrutando cada momento. Este grupo trabaja, se esfuerza y merece estar en esta situación. Personalmente, ser campeón fue lo que me propuse al llegar al club, pero todavía no lo hemos logrado. Estamos cerca, pero si perdemos es como si hubiésemos fracasado".

El Expreso Rojo espera colgar en su escudo la esquiva décima estrella. Se le escapó en el segundo semestre de 2017, cuando perdió al final con Millonarios 3-2 en el global, y en 2020, cuando cayó ante América, también 3-2. La tercera oportunidad parece que será la vencida, al menos por las sensaciones que hay.

"La gente cercana al club me dice que hace muchos años no se vivía un ambiente así. Está claro que todos estamos tirando para el mismo lado, que este es un grupo muy unido. Insisto en camino. Uno quiere lógicames una buena diferencia, pero hay dos a Bogotá y aprovechar que he este es un grupo muy unido. Insisto en camino. Uno quiere lógicames una buena diferencia, pero hay dos a Bogotá y aprovechar que he este es un grupo muy unido. Insisto en camino. Uno quiere lógicames una buena diferencia, pero hay dos a Bogotá y aprovechar que he este es un grupo muy unido. Insisto en

que el clic se hace en el momento en el que volvemos a incorporar a Jesucristo en Independiente Santa Fe. Ahora hay una comunión muy bonita entre nosotros, sobre todo con la hinchada", afirma Daniel Torres, referente cardenal y guía para los jugadores jóvenes.

A pesar de que su equipo viene de hacer un cuadrangular espectacular, en el que ganó cinco partidos y empató uno, hizo ocho goles y permitió solamente uno, asegura que "una final es otra historia diferente. Arrancamos de ceros, contra un equipo muy bueno, que ha hecho una gran campaña, así que ahora es cuando más esfuerzo debemos hacer. En estas instancias no hay favoritos, porque nadie regala nada; al contrario, deja todo lo que le queda. Muchas veces las finales se juegan más con la cabeza, en lo mental, que es un aspecto en el que estamos muy fuertes".

Para el arquero leopardo Aldair Quintana será clave controlar la ansiedad y el fervor de la hinchada para poder sacar ventaja en el partido de ida, este sábado. "En estas llaves eso puede marcar el camino. Uno quiere lógicamente sacar una buena diferencia, pero hay que tratar al menos de ganar, para llegar más cómodos a Bogotá y aprovechar que hemos sido buenos visitantes en el torneo".



### 2 6 9 5 4 2 1 3 3 5 9 8 6 8 5 8

|   | 5 |   |   |   | 4 |   |   |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
|   |   | 9 |   |   |   |   |   |  |
|   | 1 | _ |   | 3 | 7 |   | 9 |  |
| 7 | 9 | 4 |   |   |   |   | 8 |  |
|   | 8 |   |   |   | 5 | 6 | 3 |  |
|   |   |   |   |   |   | 9 | 2 |  |
|   |   | 6 |   | 7 |   | 3 |   |  |
| 3 |   |   |   | 8 | 6 | 2 |   |  |
|   |   |   | 4 |   |   |   | 5 |  |

# Espectagrama

Espectagrama Mario Méndez - mariom20co@vahoo.com

| 1                                       | P                |                            |                                 | Puerto<br>Rico en la<br>web                | Invertido,<br>enroscó,<br>arqueó | Música<br>ante<br>ventana o<br>en sala | Yoes    | Invertido,<br>morfema<br>étnico |
|-----------------------------------------|------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|---------|---------------------------------|
| 1                                       | 4                |                            | Posturas<br>falsas              |                                            |                                  |                                        |         |                                 |
|                                         | 200              |                            | con el<br>abuelo (1)<br>Aceptar |                                            |                                  |                                        |         |                                 |
|                                         | Trepo por la (2) | Uno de la<br>misma<br>edad |                                 | Un millón<br>de años                       |                                  |                                        |         |                                 |
| Umberto<br>de semio-<br>logía           |                  |                            |                                 | Descansa<br>inglés<br>inv., re-<br>trasáis |                                  |                                        |         |                                 |
| Municipio<br>paisa<br>donde re-<br>son  |                  |                            |                                 |                                            |                                  |                                        | Memoria |                                 |
| Diminuti-<br>vo para<br>Julio<br>romano |                  |                            |                                 |                                            |                                  |                                        |         | Descarta<br>mi bene-<br>plácito |
| Racio-<br>nalista<br>extrema            |                  |                            |                                 |                                            | Tanto<br>chico                   |                                        |         |                                 |
| Tierra de<br>Trump,<br>qué rico         |                  |                            |                                 |                                            | Esclavista<br>Aquella            |                                        |         |                                 |
| Siga, por<br>favor                      |                  |                            |                                 |                                            |                                  |                                        | A       | 1                               |
| Te dester-<br>nillabas<br>de la erre    |                  |                            |                                 |                                            |                                  | T                                      |         |                                 |
| Arteria<br>muy<br>delicada              |                  |                            |                                 |                                            |                                  |                                        |         | 1                               |

SOLUCIÓN DEL ANTERIOR. Horizontales: Goces, Oreja, Ar. Rey, Ayuden, Cenarian, Oye, Arma, Mula, Oir, Enemista, Ti, Sr, Echas, Roeré Verticales: Acometer, Yeyûnico, Aûnele, He, Gorda, Âmbar, Dr, Era, Irse, Cemimos, Eje, Tiris, Sayonara.

# **EL HORÓSCOPO DE ARTEMISA**

Géminis (22 may. - 21 jun.) Si quieres conservar lo que tienes, debes cuidarlo. No esperes que la otra persona siempre dé todo para que te sientas feliz. Arcano del día: La Luna.

Cáncer (22 jun. - 23 jul.) La impulsividad de hoy podría ser demasiado intensa. La invitación es a que renueves sentimientos y pidas disculpas. Arcano del día: La Rueda de la Suerte.

Leo (24 jul. - 23 ago.) Resultará difícil encauzar la potente energia que estás experimentando, así que esto hará difícil tu trato con los demás. Arcano del día: El Colgado.

Virgo (24 ago. - 23 sep.) Si no equilibras tu relación contigo, nada prosperará. ¿Cómo pretendes que los demás tengan una visión tuya diferente? Arcano del día: El Diablo.

Libra (24 sep. - 23 oct.) Las relaciones favorables les darán paso a tus próximos compromisos. Recuerda que todo lo atraes con la mente, manifiesta. Arcano del día: El Sol.

Escorpión (24 oct. - 22 nov.) No te dejes abatir y recuerda que todos en este momento están experimentando un momento complejo. Arcano del dia: El Sumo Sacerdote.

Sagitario (23 nov. - 21 dic.) Cuando seas capaz de controlar las influencias externas negativas, todo será diferente. Mientras tanto, asume. Arcano del día: La Estrella.

Capricornio (22 dic. - 20 ene.) Prosperidad, seguridad y unos asuntos familiares positivos serán la tónica de este día. Aprovecha y aliviana tus cargas. Arcano del día: La Muerte. Arcano del día: La Torre.

Acuario (20 feb. - 20 mar.) Sigues recriminándole a la vida porque todo no va a la velocidad que esperas. Toma las cosas con calma, respira y analiza. Arcano del día: El Sol.

Piscis (20 feb. - 20 mar.) Tu mente está a mil. Aprovecha este momento de luz para avanzar en el proyecto que trazaste hace meses. Arcano del día: El Colgado.

Aries (21 mar. - 20 abr.) Trabaja y actúa siempre con la verdad para bloquear los conflictos emocionales que se te han presentado últimamente. Arcano del día: La Muerte.

Tauro (21 abr. - 21 may.) Tu terreno emocional se encontrará en expansión, por eso las emociones que sientas serán equilibradas y positivas.

Ordene su aviso también a los correos: sarias@elespectador.com y jduran@elespectador.com - Línea de servicio al cliente (601) 4232300 Opc. 2

# Clasificados

EL ESPECTADOR

Ordene su aviso

313 889 4044 2627700 321 492 2547

Tarifas: \*

7 » Tecnología

**Bienes Raices** 

**Empleos** 

Maquinaria

Vehículos

Negocios

9 » Otros 10 » Módulos

Servicios

11 » Judiciales

Turismo

12 » Exequiales

» Palabra \$ 1.681

Centimetro x col. \$ 66.555

Edictos \$ 81.345

A estas tarifas se les debe incluir el IVA

Formas de Pago:

» PSE

» Tarjeta de Crédito

Transferencias Bancarias

# **Edictos**

# **Avisos**

AVISO DE CANCELACIÓN Y REPOSICIÓN DE TITULO VALOR. Se está solicitando ante el Banco Davivienda S.A., la cancelación y reposición del CDT # 0026CF0305366276, por valor de \$75.961.955, con fecha de emisión 28 de marzo de 2024 y fecha de vencimiento del 04 de octubre de 2024, tasa del 10,50%, plazo de 186 días y con tipo de manejo individual, cuyo titular es la señora Angélica Ortiz Ruiz y cuya publicación se realiza por extravío. Para efectos de notificación deberá acercarse ante la oficina del Banco Davivienda S.A. Oficina San Patricio ubicada en la Av. Cra 19 # 104-72 en la ciudad

de Bogotá. H1 GRUPO OPTISANA SAS. identificada con Nit: 901476005 - 8 informa que hará cierre de la sede consultorio Optisana Chapinero, ubicado en la calle 63 15 95 en la ciudad de Bogota D.C., para que sus pacientes se acerquen a reclamar su historia clínica. H4

# **Notarias**

E. P. Nro. / 2024. - Pág. 15. NOTARIA 19 DE BOGOTA D.C. JOSE MIGUEL ROJAS CRISTANCHO NOTARIO 19 DE BOGOTÁ EMPLAZA Y HACE SABER. EDICTO No. 214/2024. LIQUIDACIÓN NOTARIAL DE HERENCIA. CAUSANTE: JAIME GARCIA CARPETA, C.C. 3.243.913 de VILLETA CUNDINAMARCA. 1.-Que a los 12 días del mes de Abril de 2024, el(la) Doctor (a) OSCAR ALFREDO FRANCO GUZMAN, identificado(a) con cédula de ciudadanía número 6.741.764 DE TUNJA, y con tarjeta profesional número 31.718 del C.S de la J, con domicilio profesional en la ciudad de Bogotá D.C, presentó solicitud de Liquidación Notarial de Herencia del(de La) Causante JAIME GARCIA CARPETA, quien en vida se identificó con la cédula de ciudadanía número 3.243.913 de VILLETA CUNDINAMARCA, fallecido a los 12 días del mes de Abril de 2010, en la ciudad de VILLETA (CUNDINAMARCA), según Registro Civil de Defunción con indicativo serial 5033828 de la Notaria UNICA de VILLETA (CUNDINAMARCA), siendo la ciudad de BOGOTA D.C., su último domicilio y asiento principal de sus negocios conforme a la documentación aportada y lo manifestado por Los interesados y su Apoderado(a). Se presentó/aron como interesados: MARIA DE LOS ANGELES de BOGOTA D.C.; EN CALIDAD DE 1729 de 1.989, ordenándose ade- No 006 de 2024 EL SUSCRITO

GOMEZ GARCIA C.C. 23.965.383 de RAMIRIQUI (BOYACA); EN CALIDAD DE CESIONARIA. 3.- Que por reunir los requisitos previstos en los Decretos 902/88, 1729/89 y 2651/91, se ha aceptado e iniciado el trámite correspondiente mediante Acta número 217 de 15 de Abril de 2024. 4.- Que, conforme a lo señalado en las normas procedimentales pertinentes, CITA Y EMPLAZA a todas las personas que tengan y prueben tener derechos a intervenir en este Acto, a presentarse dentro de los diez (10) días hábiles subsiquientes al de la última publicación de este Edicto, en este Despacho, ubicado en la Calle 63 No. 9A-83 Piso 2 Centro Comercial Lourdes, pbx 7454100, Cel. 3112768401, 5,-Finalmente se fija este edicto en lugar visible de la Notaria durante diez (10) días hábiles y se entregan dos (2) copias del mismo a los interesados, para su publicación en un periódico de amplia circulación nacional y su difusión en una radio difusora local, hoy 15 de Abril de 2024. Hora: 8:00 am. OSCAR IVAN CHACON PAEZ - ENCARGADO-NOTARIO(A) DIECINUEVE (19) DEL CIRCULO DE BOGOTA D.C. OSCAR IVAN CHACON PAEZ. NOTARIO(A) DIECINUEVE (19) DEL CÍRCULO DE BOGOTA D.C. Fecha de desfije del edicto 26 de Abril de 2024. Hora: 5:30 pm. (Hay firma y sello). H1

HIJA Y HEREDERA MARIA GLADYS

NOTARIA ÚNICA DEL CÍRCULO DE MARIQUITA - TOLIMA. EDWAR DIAZ ZAPATA NOTARIO EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO DE MARIQUITA (TOLIMA) CITA Y EMPLAZA. A todas las personas que se crean con derecho a intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del presente edicto en el periódico y la radiodifusora, en el trámite de la Liquidación Sucesoral Intestada del Causante NELSON AYALA OSPINA. quien se identificaba con la cédula de ciudadanía número 2.320.249 expedida en Honda (Tolima), quien falleció en el municipio de Honda (Tolima), el día veinticinco (25) de junio de dos mil veintitrés (2.023), cuyo último domicilio y asiento principal de sus negocios fue el Municipio de Mariguita (Tolima), aceptado el trámite en esta Notaría según Acta número diecinueve (019), de fecha siete (07) de febrero del dos mil veinticuatro (2.024). Se ordena la publicación de este edicto en un diario de circulación nacional y en la radiodifusora local en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 3º del Decreto 902 de

más su fijación en un lugar visible de la Notaría por el término de diez (10) días hábiles. El presente edicto se fija hoy cinco (05) de junio del dos mil veinticuatro (2.024), a las 8:00 AM. El Notario Único, EDWAR DIAZ ZAPATA NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO DE MARIQUITA - TOLIMA.

NOTARIA ÚNICA DEL CÍRCULO DE

MARIQUITA - TOLIMA. EDWAR DIAZ ZAPATA NOTARIO EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO DE MARIQUITA (TOLIMA) CITA Y EMPLAZA A todas las personas que se crean con derecho a intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del presente edicto en el periódico y la radiodifusora, en el trámite de la Liquidación Sucesoral Intestada del Causante LUIS NIBARDO ESTRADA CAICEDO, quien se identificaba con la cédula de ciudadanía número 353.619 expedida en Puerto Salgar (Cundinamarca), quien falleció en el municipio de Mariguita (Tolima), el día seis (06) de mayo de dos mil quince (2.015), y BLANCA CECILIA RODRIGUEZ DE ESTRADA, quien se identificaba con la cédula de ciudadanía número 20.351.155 expedida en Alban (Cundinamarca), quien falleció el día tres (03) de febrero de dos mil veintitrés (2.023) en el municipio de Mariguita (Tolima), cuyo último domicilio y asiento principal de sus negocios fue el Municipio de Mariquita (Tolima), aceptado el trámite en esta Notaría según Acta número noventa y tres (93), de fecha cinco (05) de junio del dos mil veinticuatro (2.024). Se ordena la publicación de este edicto en un diario de circulación nacional y en la radiodifusora local en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 3º del Decreto 902 de 1.988, modificado por el Decreto 1729 de 1.989, ordenándose además su fijación en un lugar visible de la Notaría por el término de diez (10) días hábiles. El presente edicto se fija hoy seis (06) de junio del dos mil veinticuatro (2.024), a las 8:00 AM. El Notario Único, EDWAR DIAZZAPATA NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO DE MARIQUITA – TOLIMA.

REPUBLICA DE COLOMBIA. DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. NOTARIA SEGUNDA DEL CIRCULO DE SOACHA. RICARDO CORREA CUBILLOS. NOTARIO. (MIEMBRO DE LA UNIÓN COLEGIADA DEL NOTARIADO COLOMBIANO). CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIO DE GARCIA GOMEZ C.C. 1.010.112.232 1.988, modificado por el Decreto FAMILIA. EDICTO EMPLAZATORIO

# **Avisos Judiciales**

EL ESPECTADOR

NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE SOACHA, EMPLAZA, A guienes se consideren con derecho a oponerse al trámite de CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIO DE FAMILIA INEMBARGABLE, que hace el señor JOHN FREDY VALENCIA GOMEZ mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.022.367.837 expedida en Bogotá D.C. Sobre el inmueble de propiedad del señor JOHN FREDY VALENCIA GOMEZ, LOTE DE TERRENO MARCADO CON EL NÚMERO DOCE (12) DE LA MANZANA "A" UBICADO EN LA ZONA DE BOSA, UBICADO EN LA CALLE CINCUENTA Y SEIS H SUR (56 H SUR) NÚMERO NOVENTA Y UNO D - VEINTITRÉS (91 D - 23) DE LA CIUDAD DE BOGOTA D.C., matrícula inmobiliaria número 50S-40045894 y la cédula catastral número 57BS 112A 12. Se ordena la fijación del presente edicto en lugar visible de la secretaría del Despacho por el término de quince (15) días. El presente EDICTO EMPLAZATORIO se fija hoy miércoles diez (10) de mayo de dos mil veinticuatro (2024), siendo las 8:00 AM en la Cartelera de la Notaría y para su publicación en un diario de amplia circulación nacional. NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE SOACHA, CUNDINAMARCA. RICARDO CORREA CUBILLOS. NOTARIO, Elaboro: Paula Bello. (Hay firma y sello). H2

# **Avisos de Ley**

### A los herederos de Duvan Felipe Marín Arias.

La empresa COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS SUCURSAL S.A., se permite informar que el señor Duvan Felipe Marín Arias, identificado con C.C. 1010124024, trabajador de la empresa, falleció el día 06 de mayo de 2024 en la ciudad de Villavicencio.

Quien se considere con mayor o igual derecho de reclamar la liquidación final de prestaciones sociales correspondientes, por favor dirigirse y/o comunicarse con las instalaciones de Comunicaciones ubicado en la carrera 48 # 13-220 bodega antigua Telecom Barrio 8 de la esperanza. Segundo Aviso.

### AVISO INFORME CONTRATACIÓN MANDATO COMPARTA EPS-S- EN LIQUIDACION

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.1.3.6.3 del Decreto 2555 de 2010 Reglas sobre remanentes, mediante el presente aviso da traslado por el término de diez (10) días a los acreedores en general del Informe que contiene justificación para celebración de contrato de mandato para defensa judicial, administración, gestión, enajenación de activos y de cancelación o pago de pasivos a cargo de la eps, su procedimiento y respectivo resultado, para que presenten objeciones si hay lugar a ello, las cuales serán resueltas dentro de los cinco (5) días siguientes contados a partir del vencimiento del plazo para su presentación. Dicho informe se encuentra publicado a partir del día 06 de Junio de 2024 en la página web de COMPARTA EPS-S, - EN LIQUIDACIÓN, www.comparta.com.co.

### COLOMBIANA DE SERVICIOS LOGISTICOS S.A.S.

Informa, que estando al servicio de la Empresa el señor MATEUS ELVIS (Q.E.P.D.), quien en vida portaba la C.C. No. 80248366, falleció el día 07 de MAYO de 2024. Quien considere que ostenta el derecho a reclamar sus prestaciones sociales, favor presentarse a las instalaciones de la Empresa ubicada en la Av. Calle 17 No 82 - 67- barrio Anda lucia -Bogotá. Gestión Humana y/o llamar al siguiente número 601- 9156194 Bogotá D.G., correo electrónico contacto@colserlog.com

SEGUNDO AVISO.

# PRIMER AVISO

La Empresa expresa su sentida condolencia a los familiares y amigos.

# BENEFICIARIOS DEL SEÑOR PIRAJAN APONTE CARLOS JULIO

La empresa **ESTATAL DE SEGURIDAD LTDA**, con domicilio en la carrera 46 # 93-15 barrio la Castellana, Bogotá, con fundamento en el artículo 212 del código sustantivo de trabajo, se permite informar que nuestro trabajador el señor **PIRAJAN APONTE CARLOS JULIO**, falleció en Puerto Gaitán, Meta el día 29 de mayo del 2024. Con la finalidad de efectuar el pago de las acreencias laborales, se solicita que las personas que se consideren con derecho a ellas, se presenten en la dirección citada con antelación, dentro de los treinta (30) días siguientes a la presente publicación, para acreditar su derecho de beneficiario.

Clasificados
EL ESPECTADOR

AUTOS
262 7700

sarias e lespectador.com
[duran e elespectador.com
[duran e elespectador.com
Linea de servicio al cliente (601) 4232300 Opc. 2

Ordene su aviso ya



Que el pasado 21 de Abril 2024, falleció en la ciudad de Bogotá Ronald Eduardo Saray Fabra (q.e.p.d.) identificado con cédula de ciudadanía No. 79952296 de Bogotá, encontrándose vinculado laboralmente al servicio de CLINICA COLSANITAS S.A., con Nit. 800149384-6

Las personas que crean tener derecho a reclamar los pagos de Ley pueden presentarse a la empresa CLINICA COLSANITAS S.A., con Nit. 800149384-6., ubicada en la Calle 100 No. 11B - 67, en la ciudad de Bogotá, Desarrollo Humano, antes de 30 días a partir de la fecha de esta publicación, presentando los documentos que acrediten su condición de beneficiario.

El presente aviso se efectúa dando cumplimiento a lo establecido en el Art. 212 del Código Sustantivo del Trabajo.

Desarrollo Humano



La suscrita Liquidadora de LA COOPERATIVA MULTIACTIVA ALGODONERA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR LTDA. COALCESAR EN LIQUIDACIÓN, identificada con NIT. 890.203.217-2, en ejercicio de sus facultades legales, especialmente de las que le confiere el Decreto 663 de 1993 (Estatuto Orgánico del Sistema Financiero) y el Decreto 2555 de 2010 y, en uso de su competencia legal y funciones públicas transitorias establecidas en los artículos 294 y 295 del decreto ley 663 de 1.993 y en concordancia con el artículo 9.1.3.2.6. Del Decreto 2555 de 2010,

### INFORMA OU

 El día 04 de junio de 2024 expidió la Resolución No. 013, "Por medio de la cual se determinan, gradúan, califican y clasifican los pasivos de LA COOPERATIVA MULTIACTIVA ALGODONERA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR LTDA. COALCESAR EN LIQUIDACIÓN y se resuelven objectiones".

2. La parte resolutiva de la mencionada Resolución se transcribe a continuación:

### "RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. Aceptar las reclamaciones que se indican a continuación, en el orden de prioridad de créditos señalado en el artículo 120 de la Ley 79 de 1988, concordante con el literal a) del numeral 1 del artículo 9.1.3.2.4 del Decreto 2555 de 2010, hasta concurrencia de los activos, a prorrata de cada obligación en el orden de prioridad correspondiente, según las consideraciones del presente proveido, así:

| Nº | NIT/CC        | NOMBRE                                                                    | ORDEN DE PRELACION DE PAGO  | VALOR<br>RECLAMACION |  |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|--|
| 1  | 890.904.996-1 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P.                                      | 1. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | \$ 57.507.24         |  |
| 2  | 890.500.514   | CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE<br>SANTANDER S.A. E.S.P. (CENS)          | 1. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | \$ 292.532.286       |  |
| 3  | 49.660.514    | MÓNICA WILCHES GARZÓN                                                     | 1. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | \$1.200.000          |  |
| 4  | 91.212.503    | JOSE LUIS ROJAS TARAZONA                                                  | 1. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | \$ 18.512.682        |  |
| 6  | 51.696.170    | ANGELICA FABIOLA GARCIA RUIZ                                              | 1. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | \$ 38.766.798        |  |
| 7  | 49264501      | DINA LUZ GUERRERO ARRIOLA                                                 | 1. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | \$1.260.000          |  |
| 11 | 84.033.899    | FREDYS ENRIQUE BARROS HERRERA                                             | 2. LABORAL                  | \$ 390.699.070       |  |
| 12 | 7.384.445     | LEONARDO SANTO PETRO LLORENTE                                             | 2. LABORAL                  | \$ 220.521.19        |  |
| 13 | 92.071.320    | HECTOR SEGUNDO AMAYA CONTRERAS                                            | 2. LABORAL                  | \$ 18.493.818        |  |
| 14 | 49.668.271    | YULEITH FERNANDEZ TORRADO                                                 | 2. LABORAL                  | \$ 48.756.237        |  |
| 15 | 13.716.382    | EDWIN FRANCO ANGARITA                                                     | 2. LABORAL                  | \$ 173.182.206       |  |
| 16 | 49.652.081    | NELLY SERRANO HERNANDEZ                                                   | 2. LABORAL                  | \$ 7.000.000         |  |
| 19 | 900.336.004   | ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE<br>PENSIONES – COLPENSIONES                  | 2. PENSIONES                | \$ 590.001.814       |  |
| 22 | 899.999.034-1 | SENA REGIONAL SUCRE                                                       | 3. PARAFISCALES             | \$ 6.162.797         |  |
| 24 | 700064134     | ESTACIÓN DE SERVICIOS LA DOCE                                             | 5. QUIROGRAFARIO            | \$ 2.280.000         |  |
| 25 | 830.002.762-4 | EAGLE AMERICAN DE SEGURIDAD LTDA.                                         | 5. QUIROGRAFARIO            | \$ 120,675,918       |  |
| 28 | 900.110.580-7 | 900.110.580-7 OSCAR HORACIO TORRES GALVIS OHTG & 5. QUIROGRAFARIO         |                             | \$ 123.339.558       |  |
| 29 | 91.207.656    | OSCAR EMILIO SERRANO ECHAVEZ (Heredera Liliana Carreño)  5. QUIROGRAFARIO |                             | \$ 839.872.684       |  |
| 31 | 802.007.556   | FERTILIZANTES DEL NORTE LTDA.                                             | 5. QUIROGRAFARIO            | \$ 275.444.725       |  |
| 34 | 17.143.398    | MARIO RODRIGUEZ RICO                                                      | 5. QUIROGRAFARIO            | \$ 451.662.242       |  |

PARÁGRAFO. Las obligaciones reconocidas en sexto orden serán pagadas en la medida que concurrieren los activos de LA COOPERATIVA MULTIACTIVA ALGODONERA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR LTDA. COALCESAR EN LIQUIDACIÓN, después de cancelar la totalidad de los pasivos externos a cargo de la misma, incluyendo los pasivos ciertos reclamados y los no reclamados o reclamados en forma extemporánea.

**ARTÍCULO SEGUNDO**. Rechazar las reclamaciones que se indican a continuación, de conformidad con las consideraciones expuestas en el presente acto administrativo:

| N° | NIT/CC                                             | NOMBRE                                                                                                            | ORDEN DE PRELACION DE PAGO  | VALOR<br>RECLAMACION |  |
|----|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|--|
| 5  | 1.136.880.353                                      | EMMA RAQUEL CAMARGO ALVAREZ                                                                                       | 1. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | \$ 172.891.147       |  |
| 8  | 900.326.354-7                                      | BIOMEDICAL GROUP SAS                                                                                              | 1. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | \$ 29.048.000        |  |
| 9  | 900.449.874-3                                      | ASESORES E INVERSORES<br>CORPORATIVOS SAS~ ACIRES CORP SAS.                                                       | 1. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | \$ 14.885.936        |  |
| 10 | 91.207.021                                         | DONALDO JOSE NOVOA GIL                                                                                            | 2. LABORAL                  | \$1.050.000          |  |
| 17 | 91.212.613                                         | RUDECINDO BARRERO BRIÑEZ                                                                                          | 2. LABORAL                  | \$ 32.742.884        |  |
| 18 | 5.911.579                                          | GERMAN OROZCO GONZALEZ                                                                                            | 2. LABORAL                  | \$ 200.000.000       |  |
| 20 | 860.011.153-6                                      | POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.                                                                                 | 2. LABORAL                  | \$ 5.156.819         |  |
| 21 | 800.197.268-4                                      | Dirección de Impuestos y Aduanas<br>Nacionales DIAN – Dirección Seccional de<br>Impuestos y Aduanas de Valledupar | 3. PARAFISCALES             | \$ 210.209.000       |  |
| 23 | 800.037.800-8                                      | Banco Agrario de Colombia S.A                                                                                     | 4. PRENDARIO E HIPOTECARIO  | \$ 14.386.877.791    |  |
| 26 | 41.671.717                                         | GLORIA OLIVA PAEZ CALEÑO                                                                                          | 5. QUIROGRAFARIO            | \$13.632.000         |  |
| 27 | 800.045.357-1 MINERALES EXCLUSIVOS S.A.S.          |                                                                                                                   | 5. QUIROGRAFARIO            | \$ 158.045.449       |  |
| 30 | 1.065.864.066                                      | ELIZABETH GONZÁLEZ a nombre de su<br>menor Hijo Sebastián Serrano                                                 | 5. QUIROGRAFARIO            | \$ 839.872.684       |  |
| 32 | 14.271.416 LUIS EDUARDO RAMOS ORTIZ                |                                                                                                                   | 5. QUIROGRAFARIO            | \$ 39.157.319        |  |
| 33 | 900.425.776-6 COMERCIALIZADORA KALAMA S.A.S. 5. QL |                                                                                                                   | 5. QUIROGRAFARIO            | \$11.260.000         |  |
| 35 | 13.716.382                                         | EDWIN FRANCO ANGARITA                                                                                             | 5. QUIROGRAFARIO            | \$ 59.071.994        |  |
| 36 | 49.671.381                                         | LILIANA MARCELA CARREÑO RANGEL                                                                                    | 5. QUIROGRAFARIO            | \$0-                 |  |

PARÁGRAFO PRIMERO. La Liquidadora realizará la provisión contable correspondiente respecto de las contingencias litigiosas que se ocasionen por el rechazo de la reclamación.

PARÁGRAFO SEGUNDO. Las reclamaciones no presentadas o presentadas en forma extemporánea serán tratadas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.1.3.2.7 del Decreto 2555 de 2010.

ARTÍCULO TERCERO. Notificar el presente acto administrativo a los reclamantes, directamente o a través de sus representantes legales o apoderados, según el caso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.1.3.2.5 del Decreto 2555 de 2010, concordante con el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011.

PARÁGRAFO PRIMERO. En la diligencia de notificación por aviso, se informará a los interesados sobre la posibilidad de interponer recurso de reposición, acorde con lo dispuesto en el artículo 9.1.3.2.6 del Decreto 2555 de 2010.

ARTÍCULO CUARTO. Publicar un aviso en un diario de amplia circulación nacional en el que se informe lo siguiente:

- La expedición del presente acto administrativo;
- (ii) El término para presentar el recurso de reposición y
- (iii) El lugar en el cual podrá consultarse el texto completo de la resolución.

**ARTÍCULO QUINTO**. Contra la presente Resolución procede únicamente el recurso de reposición, el cual deberá interponerse ante La Liquidación, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.1.3.2.6 del Decreto 2555 de 2010.

El recurso deberá radicarse en las oficinas de LA COOPERATIVA MULTIACTIVA ALGODONERA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR LTDA. COALCESAR EN LIQUIDACIÓN, ubicada en la Sede Principal Kilometro 1 Vía Ocaña (N de S) de Aguachica (Cesar) o al correo electrónico liquidacioncoalcesar@gmail.com, dentro del término legal señalado en el presente artículo y acorde con las formalidades legales correspondientes.

PARÁGRAFO PRIMERO. De los recursos presentados se correrá traslado en las oficinas de la institución financiera intervenida durante los cinco (5) días siguientes al vencimiento del término para su presentación.

PARÁGRAFO SEGUNDO. Una vez vencido el término para interponer los recursos de reposición, la presente resolución quedará ejecutoriada y en firme respecto de las reclamaciones sobre las cuales no se haya interpuesto recursos y, en consecuencia, el cumplimiento de este acto administrativo procederá de forma inmediata.

**ARTÍCULO SEXTO**. En cualquier momento del proceso liquidatorio y antes de la adjudicación, los titulares de acreencias podrán ceder los derechos en el respectivo proceso, con sujeción a las normas sobre la materia. En el caso de entidades públicas, la cesión podrá adelantarse con otras entidades de la misma naturaleza.

**ARTÍCULO SÉPTIMO**. Siempre y cuando se garantice el principio de igualdad entre los acreedores, en cualquier momento del proceso liquidatorio, la liquidadora previo consentimiento del respectivo acreedor, puede realizar pagos parciales o totales en especie, quedando facultado para perfeccionar las correspondientes daciones en pago.

Se expide en Aguachica, Cesar, a los cuatro (4) días del mes de junio del año dos mil veinticuatro (2024)."

El presente aviso se expide y fija en la secretaría del proceso de toma de posesión para liquidación forzosa administrativa, el día 04 de junio de 2024.

Igualmente puede ser consultada en nuestra página web https://coalcesar.com.co/Normatividad/

ANGELITA LINDA MOSQUERA BARRAZA
Liquidadora
COALCESAR EN LIQUIDACIÓN

# Unchatcon...

Efraín Rincón, director general de Shots de ciencia

# "Shots de ciencia": democratizar el acceso al conocimiento científico

El biólogo se refirió a su propuesta como un periodismo científico independiente y mencionó detalles sobre la divulgación veraz del conocimiento y su importancia en la era de la desinformación.



JORGE DANILO **BRAVO REINA** 

bravo@elespectador.com

# ¿Qué hay detrás de "Shots de ciencia"?

Hace seis años comencé un proyecto de pódcast a partir de mi tesis de maestría en la Universidad de los Andes. Concebido originalmente como un piloto de cuatro episodios, el objetivo era narrar investigaciones científicas de manera accesible desde los laboratorios de la Facultad de Ciencias. Más tarde se unieron Esteban Pardo e Ignacio Galán, aportando una arista visual al proyecto debido a su formación en biología y comunicación científica. Nuestro objetivo central es integrar la ciencia en las conversaciones cotidianas y ayudar a las personas a utilizar herramientas del pensamiento crítico y científico para discernir entre información y desinformación. Producimos contenido de periodismo científico en diversas plataformas con el fin de democratizar el conocimiento, especialmente para la audiencia colombiana.

# ¿Cuáles fueron los referentes para este proyecto?

Me inspiré en pódcast como RadioLab, Radio Ambulante y Science Versus de Gimlet, donde vi las posibilidades creativas del formato de audio. La aspiración a largo plazo es formar un equipo sólido y convertirnos en referentes en comunicación y periodismo científico en Colombia y Latinoamérica.

# ¿En qué momento comenzaron con el formato de video?

En 2018, junto a Esteban, comenzamos a producir contenido audiovisual, sin definir un formato específico, más bien experimentando para ver cómo nos iba. En 2019 formalizamos esta iniciativa,

planificando los temas y el tipo de videos que queríamos crear. La constancia en la publicación aumentó a medida que nuestras plataformas en redes sociales crecían. En 2022 comprendimos la importancia de las redes sociales como una vitrina importante y comenzamos a aprovecharlas tanto para la producción de contenido como para nuestro modelo de negocio.

## ¿De qué manera hacen divulgación científica?

Nuestra labor se centra en la democratización del conocimiento. Utilizamos artículos y publicaciones científicas como fuente principal de inspiración para nuestro pódcast y contenido en redes sociales, dándoles prioridad a investigadores jóvenes latinoamericanos y colombianos. Identificamos temas relevantes a nivel mundial y local, analizándolos desde una perspectiva científica. Además, reconocemos que la investigación científica está influenciada por dinámicas sociales, políticas y económicas. En el ámbito del medio ambiente, abordamos la complejidad de los conflictos socioambientales y la necesidad de soluciones científicas para problemas como el cambio climático y la deforestación. También buscamos complejizar la ciencia, destacando que el proceso científico está sujeto a matices. A través de nuestro contenido, alentamos a la audiencia a adoptar un enfoque crítico hacia la información, cuestionando mitos y creencias que pueden influir en la toma de decisiones.

# ¿Cómo logran transmitir de forma sencilla contenidos científicos?

En "Shots de ciencia" simplificamos los contenidos manteniendo un enfoque en la verificabilidad de la información. Nunca afirmamos nada como verdad absoluta sin respaldo, sino que recurrimos a fuentes y voces expertas, y nos aseguramos de que la evidencia sea veri-

somos expertos en todos los temas, confiamos en nuestra formación académica para comprender y transmitir la información. Cuando necesitamos más conocimiento, entrevistamos a expertos, aunque siempre estamos dispuestos a cuestionar y problematizar los temas. En términos periodísticos, visitamos distintos territorios de Colombia para comprender las dinámicas sociales que influyen en la investigación científica, lo que nos ayuda a contextualizar la información y hacerla relevante para nuestra audiencia. Consideramos constantemente cómo comunicarnos de manera efectiva con nuestra audiencia, adaptando los temas y el enfoque para hacerlos más accesibles. Esto implica un intercambio continuo con nuestros colegas y audiencia, así como la experimentación con formatos narrativos en la edición de video y audio. Estamos siempre abiertos a cambiar el orden o la presentación de la información para que tenga más impacto.

# ¿Qué tipo de alianzas realizan para llegar a los territorios?

Las becas de producción periodística nos brindan la oportunidad de justificar viajes a territorios, estos son esenciales para comprender las dinámicas sociales que influyen en la investigación científica ficable y revisada por pares. Aunque no y contextualizar la información. Por otro económicos.\*

lado, nuestro modelo de negocio se enfoca cada vez más en el contenido patrocinado.



La percepción ha sido muy positiva en general. Desde las redes sociales, que son nuestra principal ventana de interacción, recibimos una granacogida por parte de la audiencia, lo que nos motiva a seguir adelante. Además, hemos experimentado un incremento en las oportunidades de colaboración y patrocinio. Organizaciones e instituciones relacionadas con la investigación científica y ambiental nos buscan para compartir contenido y colaborar en proyectos y eventos. Por otro lado, la audiencia también ha mostrado su apoyo a través de donaciones y contribuciones, lo cual agradecemos mucho.

# Recomiende un libro en el ámbito de las ciencias.

El libro Historia de la verdad en occidente, de Mauricio Nieto. Este texto habla de cómo la ciencia no es simplemente un conjunto de hechos objetivos, sino que está influenciada por diversos intereses a lo largo de la historia. Esta lectura ayuda a comprender que la ciencia está intrínsecamente relacionada con la sociedad y que su evolución ha sido moldeada por diferentes factores culturales, políticos y

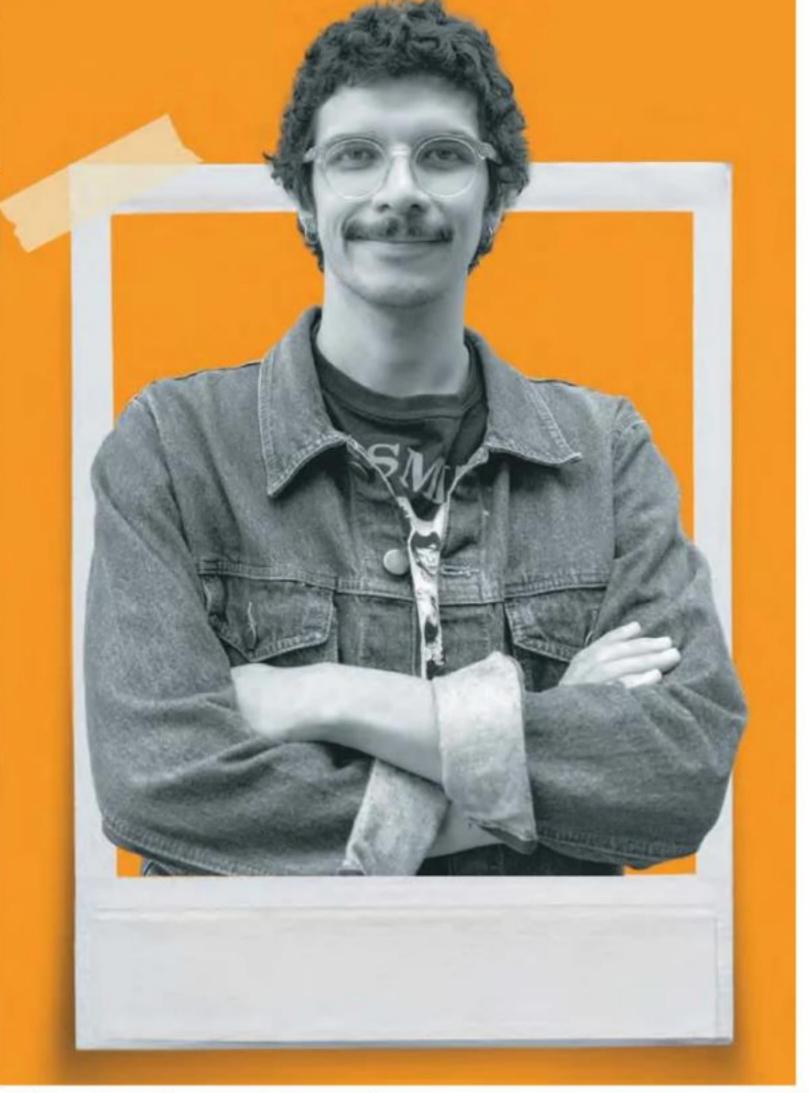

Efraín Rincón es biólogo y periodista científico. / Equipo "Shots de ciencia"